### **IJLATERCERA**

Jueves 12 de septiembre de 2024

CIERRE 21.00

Papel

#### 20-21 NACIONAL

Incendios de Viña del Mar: los nexos del nuevo detenido con los dos primeros imputados

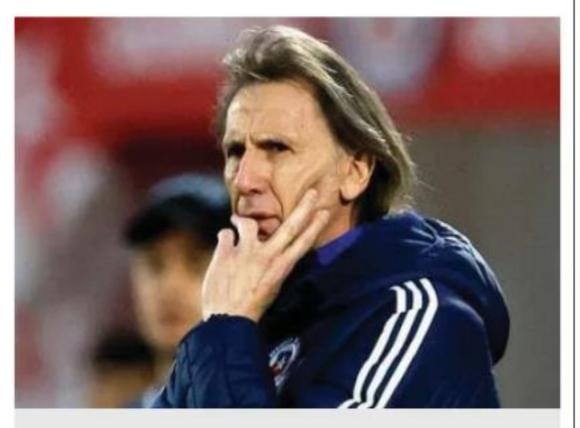

37-41 DEPORTES

El complejo escenario del DT Gareca tras la derrota de Chile ante Bolivia

#### 26-27 MUNDO

Debate presidencial en EEUU: quién fue el ganador, Kamala Harris o Donald Trump



Capturan la mejor imagen de la superficie de una estrella gigante roja

#### 4-5 POLÍTICA

### Vivanco exige a la Fiscalía no entregar sus chats con Hermosilla a la Suprema

Ministerio Público confirmó la incautación voluntaria, en su domicilio, del teléfono y computador de la suspendida ministra.



12-15 POLÍTICA / 18-19 NACIONAL

11-S: partidos de derecha se ausentan de acto encabezado por Boric

- La agitada jornada que vivió el Congreso.
- Incidentes y conmemoraciones a 51 años del Golpe.

3 PULSO

Codelco cierra por anticipado negociación colectiva en El Teniente con bono de \$ 22,5 millones





Cuando gana un emprendedor también gana Chile

Inscribete en bancochile.cl
hasta el 13 de octubre

Desafio
Levantemos Chile

Banco de Chile

Bases y más información en bancochile.cl

Los premios en dinero serán depositados en la cuenta bancaria de la empresa ganadora en un plazo máximo de 15 días hábiles una vez finalizado el concurso y publicados los ganadores. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl

### Opinión Edición papel digital

#### El impacto del caso Hermosilla

#### Paula Walker

Profesora Magíster de Políticas Públicas U. de Chile



abrá decenas de encuestas dando vuelta para entender, minimizar o maximizar, el impacto que está teniendo el caso Hermosilla en la sociedad chilena. Habrá tantas versiones e interpretaciones como los involucrados y analistas sean capaces de sostener.

La elite está analizando de qué manera la historia de poder e influencia de un abogado ligado a la derecha, desde sus tiempos universitarios, ha puesto en jaque al sistema de justicia (jueces, fiscales, notarios), el mecanismo de nombramiento de integrantes de la Corte Suprema y cómo utilizó el poder para sus negocios cuando estuvo en los dos gobiernos del expresidente Piñera. La justicia determinará (la misma que está siendo severamente cuestionada) si Hermosilla utilizó al Estado y sus instituciones -desde el Ministerio del Interior que dirigía su amigo Andrés Chadwick- para sus intereses personales. Agreguemos un largo "etcétera" porque no sabemos cuánto más puede arrojar el teléfono del abogado.

Sin embargo, para el resto de las personas, las que no siguen la política ni les interesa ni comprenden los muchos detalles del caso, la información que aparece los golpea y les confirma sus peores temores: quienes se dedican a la política son iguales, todos corruptos y aprovechan su posición para llenarse de plata, apitutar a sus familias y amigos, abusando del rol que ocupan. Se configura el mejor escenario para que alguien grite: "que se vayan todos". No nos engañemos, el caso golpea a la clase política en su conjunto, saca al pizarrón a las instituciones y las desafía a mostrar que pueden funcionar. De pasada acorrala a las candidaturas y las obliga a pronunciarse, mientras exige a la prensa que haga un trabajo prolijo en sus coberturas y análisis.

La periodista Alejandra Matus, en 1999, publicó el Libro Negro de la Justicia, una investigación sobre la forma en que operaba entonces el Poder Judicial en Chile. En esa época, el presidente la Corte Suprema la acusó de "desacato" invocando la Ley de Seguridad del Estado. Su libro fue retirado del mercado. Ella tuvo que salir al exilio, a Estados Unidos, en pleno siglo 21. Han pasado 25 años y aquí estamos, golpeados con las mismas prácticas y en la misma corte, aunque con mayor libertad de expresión que entonces.

El impacto del caso Hermosilla aún está por verse. Las instituciones no han funcionado como se esperaba, la transparencia no era tal y las modernizaciones institucionales fueron para la galería, pero al parecer no profundas. Si no es por la prensa, esta camarilla de amigos y compañeros de negocios habrían seguido actuando con total impunidad. Las denuncias como el Libro Negro de la Justicia, los reportajes del equipo de Ciper, el reporteo de Juan Diego Montalva para El Mostrador y otros tantos cumplen con una condición indispensable de una democracia: una prensa libre de intereses, que investiga y publica con responsabilidad y veracidad. Los poderosos le temen a la luz, a la prensa que investiga sin conflictos de interés, y se asustan cuando las instituciones a pesar de todo- funcionan.

#### El sofá de don Otto

Juan Ignacio Brito Periodista



a marea del caso Audio amenaza con arrastrar al sistema de designación de los jueces de la Corte Suprema, que se halla en entredicho a raíz de las conductas de algunos magistrados para lograr su nominación y la manera en que se comportaron tras ser ratificados en sus car-

El modelo actual utiliza los pesos y contrapesos propios de la división de poderes: la Corte Suprema escoge una quina y el Ejecutivo elige de esta un postulante que, para acceder al cargo, debe ser ratificado por dos tercios del Senado. Es un mecanismo en el cual la política ocupa un lugar prominente, pues obliga a la participación de diversos actores y a la negociación entre ellos. Sin embargo, lo que debía ser un proceso amplio y un incentivo al consenso ha derivado en un fiasco. La manera en que operan los actores lo ha desvirtuado.

Algunos creen que el mecanismo es el responsable. Sugieren que, si existiera otra manera de designar a los jueces, estas cosas no pasarían. Piden entonces una reforma que altere el trámite, como si esa fuera la solución. Por desgracia, no es tan simple. En realidad, en las condiciones actuales, cambiar el sistema sería tan útil como cuando don Otto vendió el sofá en el cual descubrió a su amigo Fritz engañándolo con su señora.

Es probable que el sistema necesite ajustes que mejoren las cosas, pero sería torpe creer que el problema sólo radica en las reglas del juego. Porque lo que verdaderamente está fallando es la política y quienes la practican. Lo que han revelado los mensajes telefónicos expuestos es que, en cada etapa del proceso, hay faltas cometidas por personas de carne y hueso. Lo que tiene enfermo al sistema es la conducta de los agentes, no al revés. Así, lo que primero debe cambiar es la política.

La tentación es la de siempre: caer en una tecnificación que aleje o limite la agencia humana para escoger a los jueces. Hay quienes han propuesto, por ejemplo, que estos sean designados por sorteo o por una comisión de expertos. Según esta lógica, la clave estaría en concebir un mecanismo impecable, ojalá con la menor intervención posible de los políticos, para minimizar riesgos. Pero la utopía tecnocrática, hemos visto en otras áreas, supone, a la larga, peligros quizás peores, porque utiliza una lógica utilitarista que deshumaniza y genera problemas muy graves.

La solución no parece ser eludir la política, sino mejorarla y hacerla exigible. Castigar con ejemplaridad a quienes violan su objetivo esencial (la búsqueda del bien común) y operan solo en beneficio propio. Dejar en claro que la democracia no es solo cuestión de leyes e instituciones apropiadas, sino que requiere de hábitos virtuosos de los ciudadanos y, especialmente, sus líderes. Solo una restauración moral nos librará de los males que presenciamos hoy.

#### 🚺 latercera.com

Declaración de intereses en www.grupocopesa.cl/declaracion Impreso en Santiago por Copesa S.A.

Atención a suscriptores en sucursal virtual: http://sucursalvirtual.latercera.com



SANTIAGO DE CHILE AÑO 72

#### SU OPINIÓN IMPORTA

Envíe sus objeciones al contenido o cobertura del diario a lector@latercera.com

Envie sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres con espacios a:

Email: correo@la tercera.com Avenida Apoquindo 4660, Santiago. La Tercera se reserva el derecho a editar los textos y ajustarlos conforme a sus estándares editoriales, en particular respecto a la exigencia de un lenguaje respetuoso y sin descalificaciones. Las cartas recibidas no

serándevueltas.

#### **ESPACIO** ABIERTO Desconexión

Cristián Valenzuela Abogado



ntre whatsapp y whatsapp, la atención mediática sobre los casos de corrupción cede un poco para dejar espacio al recuerdo de una nueva conmemoración del 11 de septiembre. De lado a lado, se suceden interpretaciones, homenajes y reflexiones de lo que aconteció hace 51 años.

La agenda política está copada: corrupción y división. ¿Y la agenda de los chilenos? Sigue esperando. Las preocupaciones de la ciudadanía son claras: seguridad, economía y salud.

Por supuesto que las revelaciones del caso Hermosilla, el eventual tráfico de influencias u otros delitos asociados que involucrarían a ministros de la Corte Suprema, parlamentarios, ex y actuales autoridades de gobierno es algo que

debe investigarse y sancionarse con todo el rigor posible. Por supuesto que la reflexión sobre los 51 años del 11/S y la mirada que existe sobre el respeto a la institucionalidad y los derechos humanos es muy relevante.

Pero, ¿es posible que esa agenda también vaya de la mano con la agenda de los chilenos? ¿Es factible que distintos actores políticos y los medios de comunicación asuman con mayor decisión la necesidad de darle más protagonismo a los temas de la agenda de los chilenos?

Para algunos resulta cómodo no hablar de la crisis de seguridad mientras siguen matando personas y los delitos aumentan. Para otros resulta fácil ignorar el debate sobre el crecimiento económico y las proyecciones para los próximos años, mientras la inversión se estanca y el desempleo se mantiene alto. Para los menos, resulta fundamental ignorar el debate sobre la crisis de la salud pública, mientras los adultos mayores mueren en una lista de espera eterna, esperando por una atención que nunca llega.

Muchos se preguntan por qué hay malestar entre los chilenos y por qué las demandas sociales siguen insatisfechas. Algunos creen, ingenuamente, que los chilenos están obsesionados por los casos de corrupción y que rechazan a los políticos exclusivamente por una participación en ellos. Otros aseguran que la división que viven los chilenos se mantiene intacta desde 1973 y que hoy en cada hogar es el único tema en agenda.

Tiendo a pensar que la inmensa mayoría de los chilenos no está en ese derrotero. Al contrario, miles de ellos solo piensan en cómo llegar a fin de mes y sueñan con tener un trabajo digno, formal y que perdure en el tiempo. Cientos de miles de chilenos esperan que la economía mejore y salga de la mediocridad promedio que ha marcado el devenir de Chile en los últimos 10 años y se proyecta igual o peor para la década que viene. Más de dos millones esperan impacientes que la salud pública les otorgue una atención digna y oportuna, evitando en muchos casos una muerte segura. Millones aspiran a vivir en paz y anhelan poder salir a jugar o caminar en la calle, sin temor a ser asaltados o violentados. Ni más ni menos.

La lucha en contra de la corrupción es fundamental y la discusión sobre la memoria histórica también. Pero también lo es que esas discusiones no consuman todo el ancho de banda de la esfera pública, invisibilizando la agenda de temas que son verdaderamente urgentes para la inmensa mayoría de los chilenos. Los actores públicos tienen el deber de no desconectarse de la ciudadanía y asumir en propiedad el mandato para el que fueron electos.

#### LATERCERA

Avenida Apoquindo 4660, Santiago de Chile.

Director: José Luis Santa María Oyanedel Subdirector: Víctor Cofré Soto Editora General: Gloria Faúndez Herrera Representante Legal: Eugenio Chahuan Zedan

### Discutibles énfasis legislativos del Ejecutivo

El gobierno debe ser consciente de los riesgos de recargar en este momento la agenda legislativa con iniciativas que no son prioritarias para la ciudadanía, por el riesgo de que finalmente se entrampen reformas que resulta fundamental despachar a la brevedad.

l gobierno ha anunciado los énfasis de lo que será su agenda legislativa para los próximos meses, donde destaca el poner urgencia al proyecto que busca consagrar la eutanasia, además de una batería de iniciativas en materia educacional, como la condonación del CAE y la "deuda histórica" de los profesores. El plan del Ejecutivo es poder desplegar estos proyectos entre septiembre y octubre.

Estos anuncios han generado cierto nivel de desconcierto, incluso dentro de las propias filas oficialistas, porque se trata de prioridades que distan de aquellas en que el propio gobierno ya venía trabajando en el Congreso, lo que hace suponer que habrá un recargo en la agenda legislativa que podría demorar u obstaculizar el avance de otras materias que para el país son fundamentales.

Las propuestas que serán motivo de un impulso legislativo forman parte del programa de gobierno que fue comprometido ante el país, de manera que en sí no resulta reprochable que el Ejecutivo busque colocarlas en tabla, si bien son materias en las que previsiblemente existirán fuertes desacuerdos con la oposición. El mayor cuestionamiento viene por el lado de la oportunidad en que tendrá lugar esta agenda, considerando que en el Congreso ya se están tramitando una serie de reformas de gran envergadura -en varias de las cuales es evidente el retraso o las dificultades para llegar a acuerdos-, en tanto que ninguna de ellas se enmarca dentro de las preocupaciones expresadas por la propia ciudadanía, donde a su juicio la delincuencia, salud y pensiones (encuesta CEP junio-julio 2024) son las materias -en ese orden- a las que más debería abocarse el gobierno. Educación aparece en el cuarto lugar, pero dudosamente el interés parecería centrado en cuestiones como la condonación del CAE.

Insistir en estos momentos en una agenda como la que ha delineado el gobierno parece responder a la necesidad de dirigirse a las bases más comprometidas del oficialismo, seguramente en la línea de transmitir que las grandes cruzadas prometidas en campaña no han sido abandonadas. Pero ello debería a su vez armonizarse con la realidad legislativa y la necesidad de no perder el rumbo en aquellas cuestiones que ya han sido definidas como prioritarias. Al examinar el quehacer del Congreso, se observa que la agenda de seguridad -en la cual oficialismo y oposición habían acordado priorizar una serie de proyectos de ley- ha experimentado retrasos; a ello se suma que enero del próximo año fue fijado como plazo tope para despachar desde el Senado a la Cámara la reforma previsional, en tanto que antes de octubre el Presidente debe presentar una batería de provectos para reformar el sistema de salud, sin que aún haya desaparecido el riesgo de que las Isapres puedan entrar en insolvencia. También parece indispensable impulsar las reformas que requiere el sistema político.

El gobierno debe ser consciente de las implicancias de recargar la agenda legislativa en este momento -que además coincide con la antesala de un período electoral-, porque el riesgo es que no solo se frustre su deseo de avanzar en estos proyectos que ha decidido enfatizar, sino que además se entrampen las otras reformas que ya se discuten y que sintonizan mejor con las necesidades más apremiantes del país.

#### **CARTAS**

#### MEMORIA

#### SEÑOR DIRECTOR:

El Presidente Boricha anunciado que: "Este año vamos a aumentar el presupuesto de los sitios de memoria" y pregunta desafiante: "¿ Qué van a hacertodas las fuerzas políticas frente a aquello?" y concluye con su frase para el bronce "Yo los invito a estar atentos, porque la memoria no espatrimonio de un sector político, es patrimonio de un país".

Es la trampa de la izquierda: construyen "memoria" y ocultan la "historia". La "memoria" se construye al acomodo de cada cual -bien lo saben ellosy permite tergiversar y encubrir la "historia", única que explica los acontecimientos en su contexto y permite entenderlos y juzgarlos.

A no caer en la trampa.

#### Francisco Bartolucci Johnston

Abogado y Profesor de "Historia de las Instituciones Jurídicas" e "Historia Institucional de Chile".

#### ¿QUÉ CELEBRAN?

#### SENOR DIRECTOR:

Una profunda impresión me generó el video de un partido político celebrando el aniversario del Golpe de Estado que dio inicio a la dictadura del general Pinochet y sus aliados civiles. Pero en esta oportunidad no quiero referirme a los más de mil detenidos desaparecidos, ni a los más de dos mil ejecutados políticos, tampoco a las más de 30 mil víctimas de tortura o a los más de 200 mil exiliados; aunque mi solidaridad esté siempre con ellos y sus familias.

Hoy quiero apuntar al valor de la democracia. Porque ese partido parece ignorar que es la democracia, cuyo quiebre celebran, la que les permite hoy su participación en el debate público; y son los derechos humanos, violados sistemáticamente por la dictadura, los que lo sustentan. En primer lugar, la libertad de expresión, que fue violentamente limitada por la Junta Militar: el Bando N°1 ordenó cerrar periódicos, radios y canales de televisión el mismo 11 de septiembre de 1973; y cuatro años más tarde, el Bando N°107 estableció que la Junta

tenía la facultad de censurar cualquier contenido que considerara contrario a los principios del régimen. En segundo lugar, la libertad de asociación: no deja de resultar paradójico que un partido político celebre la dictadura que proscribió, desde el primer momento, la existencia de los mismos; que eliminó el debate democrático a través del cierre del Congreso; que intervino universidades y la libertad de cátedra; que persiguió opositores.

Entonces me pregunto: ¿qué celebra ese partido político, cuya existencia, participación en el debate público, libertad de expresión y seguridad en su ejercicio se lo deben completamente a la democracia que ese 11 de septiembre el Golpe interrumpió?

#### Consuelo Contreras Largo

Directora Instituto Nacional de Derechos Humanos

#### MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, ¿VUELVE LA CONVENCIÓN?

#### SENOR DIRECTOR:

La Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias surgidas entre las cámaras del Congreso por el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, acordó establecer que, sin perjuicio de la facultad del Presidente de la República para encomendar a uno o más ministros tareas específicas de coordinación, será el ministro o ministra del Interior quien realice la coordinación política del gabinete ministerial.

A juicio del suscrito, dicha disposición es contraria a la Constitución. El artículo 33, en su inciso segundo, establece que aquello propio del dominio legal es determinar el número y organización de los ministerios, así como el orden de precedencia de los ministros titulares. Sin embargo, el inciso tercero otorga expresamente al Presidente la facultad de encomendar a uno o más ministros la coordinación de la labor que desempeñan los secretarios de Estado y las relaciones del gobierno con el Congreso.

La Ley №18.993, que crea la Secretaría General de la Presidencia de la República, no asigna a dicho ministerio la función de coordinar las relaciones del gobierno con el Congreso. Por el contrario, surol es prestar asesoría al Presidente y al ministro del Interior en esa materia. A diferencia de lo aprobado por la Comisión Mixta, dicha norma respeta plenamente las disposiciones constitucionales y tal debió haber sido la técnica legislativa empleada por ésta.

A pocos días de un nuevo aniversario del rechazo auna deficiente propuesta constitucional, una de sus problemáticas disposiciones cobranueva vida. Es de esperar que la Comisión Mixta reabra el debate y corrija este serio error técnico, jurídico y político en la norma aprobada.

#### Juan Ignacio Gómez

Abogado

Libertady Desarrollo

#### LEY ZAMUDIO Y REFORMA PROCESAL

#### SEÑOR DIRECTOR:

Durante su última cuenta pública, el Presidente anunció una reforma significativa a la Ley 20.609 ("Ley Zamudio"), reconociendo una deuda pendiente en materias de discriminación, definida como "una violación a los derechos humanos que una República democrática no puede tolerar".

Hoy, menos del 10% de las causas por discriminación han sido acogidas, mientras que en más de la mitad ni siquiera se llegó a dictar una sentencia de fondo. La agravante penal, por su lado, rara vez es utilizada en la justicia penal. Esto hace necesaria una revisión del procedimiento, el que pareciera ser un obstáculo y no estar alineado con procedimiento similares de otros países.

Por ejemplo, las directivas del Consejo de Europa sobre igualdad racial o igualdad laboral recomiendan procesos judiciales que permitan la participación de asociaciones civiles representando víctimas o colectivos discriminados. Asimismo, sugieren reglas especiales sobre carga de la prueba, protección a denunciantes y fijar sanciones adecuadas, entre otras. Lamentablemente, ninguna de estas recomendaciones se contienen en la legislación actual, aunque si son abordados por la reforma (boletín N°12.748-17), la que hace meses esperalaconformación de una Comisión Mixta tras el rechazo de la idea de legislar dado por la Cámara de Diputadas y Diputados.

Sin perjuicio de que el proyecto es mejorable, no debemos olvidar su importancia y urgencia. Es crucial que este proyecto no pase al olvido y siga su tramitación, para así mejorar las expectativas de justicia que anhelan las víctimas de actos discriminatorios y nuestra sociedad.

#### Gaspar Jenkins

Centro de Justicia Constitucional, UDD

#### DEBERÍAN HABER ESTADO EN EL COLEGIO

#### SENOR DIRECTOR:

Apropósito del asalto de la semana pasada perpetrado por dos jóvenes, quienes a esa hora deberían haber estado en el colegio, nos preguntamos: ¿qué estamos haciendo mal para que elijan la delincuencia por sobre la educación?

En 2023, el Ministerio Público registró 36.468 causas protagonizadas por adolescentes (14 a 17 años). La tasa de detención de menores involucrados en delitos violentos se incrementó en un 15%. Paralelamente, cifras del Mineduc indican que 50.814 estudiantes se desvincularon del sistema educativo en 2023.

¿Existe una relación entre ambas estadísticas? Lamentablemente, quienes abandonan la escuela o tienen una asistencia irregular están en mayor riesgo de involucrarse en conductas delictivas.

Existe amplia evidencia sobre el impacto positivo de la escuela como un espacio protector, pero como sociedad no estamos dándole esa importancia. En los 10 años de Presente, hemos visto clases que se suspenden y adultos que permiten el ausentismo. Debemos lograr que todos los niños, niñas yjóvenes esténen el colegio. Porque sino estánen clases, ¿dónde están?

La relación entre deserción escolar y delincuencia juvenil es innegable y requiere una acción inmediata y coordinada. Debemos invertir en programas de retención escolar, ofrecer apoyo emocional y académico a los estudiantes en riesgo, y adaptar nuestros sistemas educativos a las necesidades actuales. También fortalecer el vínculo entre la comunidad, las instituciones educativas y las familias, para crear un entorno que valore la educación como una herramienta fundamental para el desarrollo.

Es crucial dar la importancia que se merece a la asistencia escolar. El ausentismo genera vulnerabilidad, inequidad y riesgo social.

#### Rebeca Molina L.

Directora ejecutiva Fundación Educacional Presente

Caso Audio llega a la Corte Suprema

### Vivanco arremete y exige a la Fiscalía que no le entregue a la Corte Suprema sus chats con Hermosilla

#### La suspendida ministra,

quien enfrenta un proceso de remoción en el máximo tribunal, solicitó al Ministerio Público que no dé curso a la petición que hicieron sus pares, ya que esto vulneraría derechos fundamentales.

#### Catalina Batarce

Angela Vivanco han tenido una jornada ajetreada. Y es que en medio de las diligencias que desplegaron con miras a que la jueza pudiese entregar su celular y computador al personal de Carabineros que colabora con la indagación que lleva contra la abogada la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, la defensa también activó dos acciones a fin de bloquear las pretensiones del presidente de la Suprema, Ricardo Blanco, para acceder a los chats que mantenía con el abogado Luis Hermosilla, a raíz de los cuales se le suspendió y abrió un cuaderno de remoción.

Lo anterior, como advirtieron Cristóbal Osorio y Juan Carlos Manríquez, quienes lideran la defensa de la magistrada, porque sería totalmente irregular que se le entreguen a un tercero antecedentes de una causa de la cual no es parte.

Por lo mismo, de acuerdo con antecedentes conocidos por La Tercera, presentaron dos escritos. El primero, dirigido al pleno de la Corte Suprema, con miras a que declinen la petición formalizada durante la jornada de ayer martes en Fiscalía, y el segundo, remitido al fiscal nacional, Ángel Valencia, para que rechace la pretensión del ministro Blanco.

Como se lee en el primer documento, que fue presentado por Osorio, la solicitud de la Suprema que conocieron por la prensa "infringe el ordenamiento jurídico y desconoce la naturaleza jurídica del procedimiento de remoción", y además se realiza cuando la suspendida ministra aún no conoce el expediente de remoción ni el de la Comisión Ética que analizó su caso.

Se hace presente, en ese sentido, que "el procedimiento de remoción es un procedimiento constitucional de derecho estricto que tiene como regulación el artículo 80 de la Carta Fundamental y respecto a los ministros de la Excma. Corte los artículos 41 y 42 del Acta 108–2020, de la Excma. Corte Suprema. Dichas normas no autorizan la so-



▶ La ministra Ángela Vivanco vive días complejos.

licitud de diligencias u oficios de la Excma. Corte porque solo autoriza un traslado y prueba del inculpado, como expresamente se regula".

Insisten, en el mismo sentido, que "el procedimiento de remoción a diferencia del
procedimiento disciplinario no regula una
etapa de investigación y diligencias a llevar
a cabo por parte de un Fiscal Instructor (...)
De este modo, no es posible extrapolar facultades y medidas de un procedimiento
disciplinario propiamente tal a uno de remoción, sin infringir el principio de legalidad del artículo 6° y 7° de la Constitución y
las propias normas dadas por la Excma.
Corte Suprema en esta materia".

De igual forma, se indica que "en la materia que nos convoca, al tenor de la norma constitucional, no existe fuente legal alguna que autorice al Excmo. Pleno de la Corte Suprema para hacer dicha solicitud y acceder por su intermedio a conversaciones privadas en esta sede".

Y suman: "Lo anterior es coherente con la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, que dispone que el tratamiento de datos personales, es decir, cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos para seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o cancelar datos de carácter personal, como son los whatsapps, requiere fuente legal o autorización del titular".

"De este modo, la Fiscalía Nacional como órgano encargado de la custodia de dicha base de datos para poder "tratar los chats Hermosilla" requiere para su entrega a terceros una fuente legal que lo autorice o el consentimiento de sus titulares, ambas materias que no existen en autos", subraya la exposición.

Se deja en evidencia, así, que cualquier incumplimiento de lo descrito "obligará a la eliminación inmediata de dicha información por parte del responsable de la base de datos y dará lugar a la indemnización de perjuicios que corresponda".

Tras esto, se pidió al pleno tener por interpuesta la oposición respecto de la solicitud de información a la Fiscalía Nacional y también dejar sin efecto el oficio que materializa dicho requerimiento ante el fiscal nacional. Lo anterior, afirman, sin perjuicio de que en la oportunidad procesal correspondiente puedan entregar copia de aquellas conversaciones pertinentes para esclarecer este caso.

#### A Valencia

Por otro lado, en el segundo escrito, esta vez firmado por Osorio y Manríquez, y enviado al fiscal nacional, se replica lo antes mencionado y, además, se agrega: "Por expresa instrucción de nuestra representada, solicitamos tener por interpuesta oposición a la solicitud de entrega unilateral de información que se ha indicado, de la manera en que ha sido pedida, conforme a los artículos 19.2 y 19.3 de la Constitución".

El escrito, cabe recordar, dice relación con el oficio enviado ayer por el secretario de la Corte, Jorge Sáez, y que sostenía: "Santiago, diez de septiembre de dos mil veinticuatro. Vistos: Habiéndose dispuesto la apertura de un cuaderno de remoción respecto de la ministra señora Ángela Vivanco Martínez, conforme a lo previsto en el artículo 80 de la Constitución Política de la República y artículo 41 del Acta N° 108 de 2020, ofíciese Fiscal Nacional, señor Ángel Valencia, a fin de solicitarle que remita copia de los chats que contengan comunicaciones entre la señora Vivanco y el abogado Luis Hermosilla Osorio". ●



### Comisión de Ética rechaza proporcionar expediente a ministra suspendida en medio de proceso de remoción

La determinación se da a dos días de que se iniciara el proceso que podría terminar con la expulsión de la abogada Vivanco del Poder Judicial. De acuerdo con sus abogados, la determinación estaría alejada de la norma y pondría en riesgo el derecho a defensa.

#### Catalina Batarce

Apenas el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, comunicó la determinación del pleno respecto de abrir un cuaderno de remoción a la ministra Ángela Vivanco, la defensa de la magistrada, liderada por los abogados Cristóbal Osorio y Juan Carlos Manríquez, solicitó al máximo tribunal se les haga entrega del expediente de la investigación llevada en su contra por parte de la Comisión de Ética del organismo.

Esto, como se explicó en su momento, dado que los antecedentes revisados durante el proceso habrían dado pie a parte de los hechos que sustentaban la determinación adoptada por los titulares de la entidad.

Sin embargo, durante la tarde de este miércoles la jueza, de acuerdo con antecedentes revisados por La Tercera, recibió un rotundo no de parte de la instancia que lidera Blanco y que también integran las ministras Andrea Muñoz y Gloria Ana Chevesich.

"Teniendo presente lo señalado en el artículo vigésimo del acta N° 262-2007, Auto Acordado sobre Principios de Ética Judicial y Comisión de Ética, que establece, que la Comisión observará estricta y total reserva sobre las materias, asuntos, antecedentes y documen-

tos que se relacionen con sus actuaciones y que la infracción de esta obligación de parte de los funcionarios o empleados que tomen parte de ellas, constituirá falta grave para los efectos disciplinarios, sin perjuicio de las demás responsabilidades que puedan afectarles, no ha lugar a lo solicitado", se lee en la resolución de la Comisión de Ética.

Sólo accedieron, de acuerdo con lo establecido en el mismo escrito, a la entrega de copia de la declaración que prestó la ahora suspendida jueza ante la citada comisión.

Consultado por este medio, Osorio indicó: "Tenemos confianza que el Pleno de la Corte Suprema deje sin efecto decisión de la Comisión Ética. No hay justicia sin expediente, no hay debido proceso sin conocimiento de la prueba que fundan las acusaciones. La remoción no puede renunciar a las garantías de todo procedimiento".

Por su parte, el abogado Manríquez agregó que la situación hace "imposible defenderse. Si por los antecedentes recopilados en esta investigación se abre la remoción ¿Cómo me defiendo si no me los dan? De persistirse es como una condena con testigos sin rostro ni nombre, y un caso por violación de la Convención Americana de DD.HH. y el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos".

 Este miércoles. la jueza Vivanco sufrió un duro revés en la Corte Suprema.

#### LAS AFP INFORMAN A SUS AFILIADOS AFP Chile



SI USTED CUMPLE LOS REQUISITOS PARA PENSIONARSE O ESTÁ A UN AÑO O MENOS DE LA EDAD LEGAL DE PENSIÓN, SUS DATOS PERSONALES SERÁN INCLUIDOS EN UN LISTADO PÚBLICO, COMO LO SEÑALA LA LEY. SI NO DESEA QUE APAREZCAN, DEBE SOLICITAR SER EXCLUIDO.

Este Listado Público es consultado por las Compañías de Seguros de Vida, los Asesores Previsionales y las AFP para ofrecer pensiones a través del Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión (SCOMP). Los datos personales incluidos en el Listado Público son los siguientes: nombre completo, fecha de nacimiento, RUT, sexo, domicilio, características de los beneficiarios, saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual obligatoria, monto nominal y fecha de emisión del Bono de Reconocimiento, si corresponde.

La incorporación de sus datos al Listado Público le será notificada por correo electrónico y/o carta certificada, a la dirección que registra en su AFP. Tendrá un plazo de 30 días hábiles, desde la notificación, para solicitar por escrito su exclusión del Listado. Si no lo hace en el plazo señalado, sus datos personales formarán, automáticamente, parte del Listado Público, de acuerdo al artículo 72. bis del D.L. Nº 3.500.

Importante: La notificación podrá realizarse a través de correo electrónico y/o carta certificada, en cuyo caso los afiliados y beneficiarios de pensiones de sobrevivencia podrán manifestar su voluntad de ser o no incluidos en el Listado Público, a través de los medios que señale su AFP.

Usted será notificado por su AFP, si se encuentra en alguna de las siguientes situaciones:

Estar a 12 meses o menos de cumplir la edad legal para pensionarse por vejez, o

Tener un saldo suficiente para financiar una pensión mínima requerida para pensionarse anticipadamente (mujeres entre 50 y 59 años y hombres entre 55 y 64 años), o

Haber solicitado una pensión de vejez edad, vejez anticipada, reevaluación de invalidez o sobrevivencia, según corresponda, y éstas aún se encuentren en trámite.

Si cumple alguno de los requisitos señalados y quiere ser excluido del Listado Público, deberá expresarlo por escrito a su AFP, sin necesidad de esperar la notificación.

Las notificaciones se realizan los meses de octubre y abril de cada año, y si usted se encuentra en alguna de las situaciones antes descritas, será notificado próximamente.

Para una correcta y oportuna notificación, se recomienda a los afiliados mantener actualizados en su AFP sus datos personales, especialmente domicilio, número de teléfono móvil y correo electrónico.

Para mayores antecedentes, contáctese con su AFP, visitando su sitio web o a través de los distintos canales de atención.













#### Fiscalía confirma incautación de "equipos tecnológicos" de la jueza

#### José Navarrete

Mediante un comunicado dado a conocer este miércoles, la Fiscalía Regional de Los Lagos confirmó la "incautación voluntaria de diversos equipos tecnológicos" a la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez.

Esto, según precisaron, en el marco de la investigación que dirige la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer Opitz, por eventuales hechos que podrían revestir caracteres de delitos como negociación incompatible, cohecho y tráfico de influencias, en el contexto de

la causa de Codelco con la empresa Consorcio Belaz Movitec SpA (CBM).

El procedimiento, que forma parte de las primeras diligencias investigativas instruidas por la fiscal Wittwer, fue realizado en el domicilio de Vivanco y materializado por funcionarios del OS-7 de Carabineros.

La magistrada, a través de su defensor, el abogado Juan Carlos Manríquez, se comunicó vía correo electrónico con la fiscal Wittwer, para pedirle que la entrega se hiciera este miércoles en su casa.



### Oficialismo y la DC acuerdan plan de acusaciones a supremos: una contra Vivanco y otra contra Matus

**Tras dudas iniciales**, finalmente las bancadas de la alianza gubernamental se allanaron a respaldar la acción que era empujada por los legisladores democratacristianos, quienes le reprochaban a Matus haber mentido sobre su relación con Hermosilla. Hasta el lunes en la tarde, los diputados oficialistas solo estaban por presentar un libelo contra Vivanco.

#### Helen Mora Y José Miguel Wilson

Un plazo de días se fijaron las bancadas del oficialismo y de la DC para presentar las acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema, involucrados en las filtraciones de audios y chats del abogado penalista Luis Hermosilla, quien había logrado armar una red de influencias e intereses entre magistrados, políticos y fiscales.

Este proceso de redacción tiene una fecha límite de entrega, el próximo 23 de septiembre. La idea es que ese mismo lunes se den cuenta en la sala las distintas presentaciones -incluyendo la que está preparando la oposición- a la vuelta del receso legislativo por Fiestas Patrias.

Al menos hasta este martes era un misterio si las bancadas de los partidos de gobierno apoyarían el libelo contra el juez Jean Pierre Matus, empujado esencialmente por la DC, ya que el acuerdo alcanzado el lunes solo involucraba la presentación de un escrito contra la magistrada Ángela Vivanco, actualmente suspendida de sus funciones por el propio Pleno del máximo tribunal. Acusar a Matus -quien es considerado un juez cercano a la centroizquierda- era una decisión difícil para el bloque progresista.

Este miércoles, las dudas quedaron aclaradas, luego de una reunión sostenida entre los jefes de bancada del oficialismo y el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), en las oficinas del comité del PS, en el Congreso en Valparaíso, donde se acordó que además de apoyar la ofensiva contra Vivanco, se presentaría una acción paralela contra Matus, con firmas de legisladores de la alianza gubernamental, con el fundamento de que habría mentido respecto de su relación con Hermosilla.

Además de Aedo, en la cita participaron las diputadas Lorena Fries (Frente Amplio), Lorena Pizarro (PC), y los diputados Jaime Araya (Ind.-PPD), Daniel Melo (PS) y Nelson Venegas (PS), jefe y subjefe de la bancada socialista, respectivamente.

"Los hechos del caso Hermosilla son gravísimos y requieren que los enfrentemos coordinadamente. Los socialistas estamos por aunar esfuerzos comunes en torno a la acusación constitucional, por eso convocamos a todo el oficialismo, más la DC, y vamos a presentar juntos la acusación constitucional contra la ministra Vivanco y hoy también hemos logrado un acuerdo con la DC y el oficialismo para llevar otra acusación contra el ministro Matus", comentó Melo, quien fue mandatado para dar el anuncio.

"Todas estas acciones van en pro de trabajar en bloque con las fuerzas oficialistas para luchar contra la corrupción y el tráfico de influencias, caiga quien caiga, porque no podemos permitir más en nuestro país este tipo de hechos que hemos conocido con el caso Audio, que son realmente aberrantes", enfatizó el jefe de bancada socialista.

Por su parte, Araya, quien encabeza el grupo PPD-Independientes, señaló: "Acordamos que lo que se iba a hacer era trabajar con la mayor celeridad posible la acusación contra la ministra Vivanco y, adicionalmente, también tomamos la decisión de presentar la acusación contra el ministro Matus. En eso el diputado Eric Aedo está trabajando un texto de base que vamos a compartir a la brevedad, de manera tal de poder también presentar la acusación".

"Yo creo que la conclusión más importante es que son acusaciones distintas, una por cada uno de los ministros, de manera tal de que, además que cada una de las acusaciones va a ser suscrita por la totalidad del oficialismo, particularmente por las jefaturas de bancada, y una persona más que cada bancada se designe libremente", cerró el diputado.

"Hemos logrado un acuerdo importante con el oficialismo. Vamos a presentar estas acusaciones en los próximos días y van a contar con las firmas de todo el oficialismo y obviamente también de la Democracia Cristiana. Esto es una noticia positiva. Este acuerdo es una señal clara de que el caiga quien caiga tiene que ser una realidad. Obviamente tenemos que tener una acción muy concreta en vista de la mayor crisis que sufre el Poder Judicial en estos últimos 34 años. Ojalá esté el mismo espíritu en todos los sectores políticos para encarar esta crisis", comentó Aedo.

Con ello se ratifica el escenario previsto de dos libelos empujados por el oficialismo y la DC (uno contra Matus y otro a Vivanco), al que se sumaría una tercera presentación alternativa que está redactando Chile Vamos contra la misma Vivanco y el juez Sergio Muñoz, quienes serían incluidos en un mismo texto.

Ante esta presentación propia, la derecha ya dividió tareas. RN está redactando el capítulo contra Vivanco, y la UDI, la parte de Muñoz, que -si bien no ha sido salpicado por el caso Hermosilla- está bajo una indagación de la Comisión de Ética de la Suprema por haber filtrado a su hija un fallo que incidía en la compra de departamentos.

Estas redacciones paralelas generaron una suerte de carrera y es probable que algunos de estos escritos sean ingresados por secretaría antes de la reanudación del trabajo en el Congreso. Pero, independientemente de ello, todas igualmente se darán cuenta en la sesión del 23 de septiembre. La única diferencia sería el orden en que se lean ese día en la sala.



► Este proceso de redacción de las acusaciones tiene una fecha límite de entrega, el próximo 23 de septiembre.



# El giro de los republicanos frente a las acusaciones constitucionales: piden cautela en el caso de los supremos

A diferencia de la postura adoptada en los libelos levantados contra ministros del gobierno, en la colectividad aseguran que el resto de las bancadas se están apresurando en presentar los escritos, sobre todo considerando que es probable que sigan apareciendo nombres y más antecedentes.



► La bancada del Partido Republicano aún coordina el diseño político y comunicacional sobre las acusaciones constitucionales.

#### Pedro Rosas

Un almuerzo sostuvieron ayer en el Congreso los diputados del Partido Republicano para coordinar el diseño político y comunicacional respecto a las acusaciones constitucionales en contra de los ministros de la Corte Suprema involucrados en el caso Audio, que tiene como principal investigado al abogado Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva.

Y es que durante el lunes y la jornada de este martes, sin la participación de los diputados republicanos, los comités parlamentarios oficialistas y de oposición decidieron levantar libelos en contra de los ministros Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz. A los dos primeros, por verse involucrados en el caso Hermosilla, mientras que a Muñoz por estar bajo una indagación de la Comisión de Ética de la corte, tras haber filtrado a su hija un fallo que incidía en la compra de departamentos.

En ese contexto, para la bancada de republicanos fue imposible no juntarse a evaluar qué posición mantendrían respecto a las acusaciones, pues en el partido han preferido mantenerse en silencio sobre la situación que involucra a Hermosilla con algunos miembros del máximo tribunal y exministros del gobierno de Sebastián Piñera.

Así, en la instancia, de la que habrían participado todos los diputados de la bancada de republicanos e incluso un miembro de la directiva del partido, los parlamentarios coincidieron en no adelantar posiciones y evaluar cuando los escritos estén presentados. En ese sentido, por el momento descartan ingresar cualquier libelo como bancada.

Esta cautela de la colectividad, en todo caso, contrasta con la postura que han tenido anteriormente con ministros de la administración de Gabriel Boric. La tienda, de hecho, ha impulsado libelos contra autoridades de este gobierno: Izkia Siches, Giorgio Jackson y Carlos Montes. Todas esas ofensivas terminaron

en fracaso por la falta de votos y de coordinación con Chile Vamos.

Lo anterior, explican fuentes del partido, principalmente porque se considera que acá no se están juzgando hechos específicos o a personas puntuales, sino que a una red de corrupción que todavía no se expone por completo y de la que no se tienen todos los antecedentes. A diferencia, aclaran, de los libelos levantados en contra de algunos ministros de la administración de Gabriel Boric.

Por lo mismo, en la reunión los diputados del partido enfatizaron en que lo conveniente es esperar a ver cómo operan la Corte Suprema y el Ministerio Público, con tal de evitar que las acusaciones no expongan todos los antecedentes, ni tampoco incluyan a todas las personas involucradas.

"Nosotros estamos siendo muy cautos respecto de la información que está día a día siendo conocida por la opinión pública. Estamos también observando cómo están operando las distintas instituciones, como lo ha hecho el Poder Judicial, como lo está haciendo también la Fiscalía. Y por lo mismo, nosotros también estamos esperando cómo está avanzando porque queremos ser cautos. Esto es una crisis muy profunda. Pueden seguir surgiendo más nombres y, por lo tanto, no queremos adelantarnos y luego quedarnos cortos", señaló el jefe de bancada del partido, Stephan Schubert (ind.)

Así, si bien en la tienda recalcan que no se pusieron un plazo para definir si sumarse o no a los escritos, recalcan que a la vuelta del receso legislativo de fiestas patrias esperan juntarse a determinar una postura. Eso sí, no ven mucho espacio para restarse de las acusaciones, por lo que, según han transmitido al interior del Congreso, es muy probable que se sumen cuando los libelos ya estén ingresados.

Hasta que eso no ocurra, agregan las mismas fuentes, es mejor mirar con cautela y no intentar cerrar la crisis con las acusaciones que, según apuntan fuentes de la bancada, están siendo ingresadas de forma apresurada para evitar que el caso siga creciendo.

En ese sentido, se espera que el diseño levantado por el partido -de esperar en silencio y con prudencia los nuevos antecedentes que vaya entregando la Fiscalía- se mantenga.

De hecho, hasta el momento, el tema casi no ha sido abordado públicamente por los líderes del partido. Recién este lunes el fundador de la colectividad, José Antonio Kast, se refirió a la situación de la Corte Suprema.

"El Poder Judicial no ha tomado las decisiones y esto lo vemos en jueces de comunas pequeñas que han sido acusados de abusos, de hurtos, de tráfico de influencias, de consumir drogas (...). Hemos visto jueces que se salen de cualquier norma jurídica para interpretar de acuerdo a su propio criterio cuál sanción van a aplicar, y nadie hace nada, eso no puede ser", apuntó el abanderado republicano.

Y agregó que "la Corte Suprema es el ente, es la autoridad superior que tiene que, primero, ordenar la casa, y después, también es un llamado a la autoridad del Presidente. Aquí hay una situación grave, no necesitamos que él se alegre o se entristezca por quién cae preso".

Dos semanas antes, a través de sus redes sociales, Kast también se había referido a la prisión preventiva de Hermosilla. "La justicia ha hablado de forma categórica: Luis Hermosilla tendría responsabilidad en delitos graves y su libertad es un peligro para la sociedad (...). Los delitos por los que se le acusa son gravísimos y espero que, de ser encontrado culpable, sea sancionado con el mayor rigor posible", publicó. •

Caso Audio llega a la Corte Suprema

### Nuevos antecedentes de Andrés Chadwick en caso Audio enredan el relato de Chile Vamos

En el bloque apelan a que la nueva información publicada por La Tercera no cambia la línea de defensa que han tenido con el exministro del Interior. Además, plantean que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) concluyó en un sumario de fines de mayo que no existieron sobornos a funcionarios ni entrega de información reservada en el proceso de fiscalización a STF, de los Sauer. En RN, eso sí, reconocen el posible costo electoral del caso.

#### Rocío Latorre

La última vez que el exministro del Interior Andrés Chadwick (UDI) se refirió públicamente a uno de los antecedentes del caso Audio que lo involucra fue el pasado 20 de agosto, a propósito de las transferencias provenientes de su amigo, el penalista -hoy en prisión preventiva- Luis Hermosilla. En un escueto comunicado de tres párrafos puntualizó que los dineros "corresponden a pagos por trabajos jurídicos que se realizaron por mi persona desde el momento en que acordamos con el abogado Hermosilla conformar una comunidad de techo a comienzos de 2020.

Eso, hasta este miércoles. El martes, La Tercera publicó un antecedente inédito: la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó la semana pasada al Ministerio Público que Augusto Iglesias, uno de sus consejeros y exautoridad en el primer gobierno de Piñera, reconoció haber recibido una llamada telefónica de Chadwick para interceder por STF Capital, empresa de los Sauer que era defendida por Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos. Es el primer antecedente concreto que se conoce de una gestión realizada por la exautoridad en el caso.

De forma escrita, Chadwick explicó a este medio de comunicación que "se me solicito realizar la consulta que se informa, meramente sobre los procedimientos regulatorios para realizar aportes, obteniendo del Sr. Iglesias una respuesta muy clara en el sentido que todo ello se ponderaba en los procesos de supervisión. Las consultas sobre procedimientos administrativos no están sujetas a Ley de Lobby. No tuve ningún contacto -ni antes ni después- con ninguna persona relacionada con STF. A la fecha de ello, como es de público conocimiento, no me encontraba ejerciendo cargo público alguno".

A nivel político, en su partido, la Unión De-

mócrata Independiente (UDI) -y Chile Vamos como bloque- habían mantenido una línea de defensa clara: con llamados a respetar la presunción de inocencia y a dejar que la justicia actúe.

El último blindaje al extitular de Interior ocurrió este lunes, y antes del punto de prensa de los timoneles de la coalición -Guillermo Ramírez, Rodrigo Galilea y Gloria Hutt- se sostuvo una breve reunión en la que hubo acuerdo en que como aún no existan pruebas de delito en contra de los exministros permite que el sector los respalde, al menos hasta que los tribunales entreguen nuevos antecedentes.

Frente a lo publicado por **La Tercera**, el análisis en la interna de Chile Vamos -aseveran- se ciñe a la respuesta del exsecretario de Estado: que su gestión fue parte del ejercicio libre de la profesión como abogado, que los hechos están situados temporalmente fuera del gobierno de Sebastián Piñera y que a fines de mayo el sumario administrativo en la CMF -a raíz del proceso de supervisión en curso y posterior fiscalización de la CMF a STF Capital- no detectó sobornos a funcionarios, ni entrega de información reservada.

De todas formas, la situación será parte de la tabla en la reunión de las directivas del bloque de este próximo jueves.

#### El emplazamiento de La Moneda

Sin embargo, y tras la caótica sesión especial del martes por la noche citada para analizar los hechos que involucran al exministro del Interior, el oficialismo ha redoblado su ofensiva contra Chile Vamos para entregar declaraciones que vayan más allá de la defensa.

En conversación con Radio U. de Chile, el titular de Justicia, Luis Cordero, aseveró "como toda persona que está siendo objeto de investigación, se llame Andrés Chadwick o se llame Pedro Pérez, hay presunción de inocencia, por cierto. Pero también hay



► Andrés Chadwick (UDI), exministro del Interior del expresidente Piñera.

una dimensión política (...). Políticamente hay una interpelación en la medida que figuras de la oposición que también puedan estar involucradas en aspectos que están vinculados a irregularidades, porque en este tema no solo hay irregularidades penales, también las hay para la profesión legal de conflictos de intereses".

La jefa de bancada RN y vicepresidenta del partido, Ximena Ossandón, ha sido una de las más críticas a la defensa cerrada del bloque a Chadwick. La diputada si bien valoró el pronunciamiento del exministro, sí reconoció que el caso y que figuras del sector estén involucradas ha significado un costo electoral.

"Me parece muy bien que Andrés Chadwick haya sacado un comunicado. Nosotros hemos pedido desde el día uno que se pronuncie porque es muy incómodo estar haciendo evaluaciones sobre supuestos de una persona que es tan respetada, apreciada y querida por el sector como ha sido Andrés. Me parece muy pertinente (...), yo no quiero al menos que pasemos todos los días conversando sobre supuestos, de lo que piensa o dice Andrés Chadwick, y se dice que esto puede ser parte de una estrategia... No lo sabemos. Al menos que nos comunique si esto es parte de una estrategia, si va a hablar, si no va a hablar, porque esto nos está afectando (...). Estamos afectando incluso las candidaturas que hoy día están corriendo para nuestros concejales, para nuestros gobernadores, para nuestros alcaldes".

La parlamentaria deslizó algo que es vox populi dentro de Chile Vamos: que Chadwick ha optado por mantener el silencio en torno al caso y solo salir a replicar aspectos puntuales. No se ha referido, por ejemplo, a su vínculo más personal con Hermosilla. Asesorado legalmente por Samuel Donoso y aconsejado por el analista Gonzalo Cordero, en el sector dicen que el exministro no profundizará en el caso hasta que no sea llamado a declarar -hasta ahora- en su calidad de testigo.

Dentro de su partido, el diputado Jorge Alessandri salió en defensa de la exautoridad.

"Hasta ahora Chadwick ha ido presentando una declaración para cada caso o para cada chat, y hasta ahora las dos que ha presentado a mí me hacen sentido. La primera respecto a las boletas y la segunda respecto al llamado a la CMF cuando ya no era ministro. No llama para acelerar o quitar una multa o una prohibición de funcionar, sino que llama para averiguar sobre el proceso administrativo", aseguró.



#### Mientras la ministra la exvocera está suspendida

### Qué pasa con los fallos pendientes de la Tercera Sala de la Suprema

**En un arqueo** que publica el Máximo Tribunal, se registra que al 31 de agosto la Tercera Sala mantenía pendientes la dictación de 560 fallos. En 73 de ellos, la hoy suspendida magistrada aparece como redactora de la sentencia. La pregunta que ronda en el Palacio de Tribunales ahora es: ¿Qué pasa ahora con esos trámites?

#### Catalina Batarce y Leslie Ayala

Durante la jornada del martes 27 de agosto la hoy suspendida ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco solicitó permiso para ausentarse de sus funciones los días 9 y 13 de septiembre, obteniendo el visto bueno de su superior, el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco.

En ese entonces la jueza no imaginaba que justamente para esa fecha estaría enfrentando uno de los momentos más complejos de su carrera como abogada. Y es que luego de la publicación de Ciper que expuso la serie de conversaciones que sostuvo entre 2018 y 2023 con el abogado Luis Hermosilla -en prisión preventiva por delitos de corrupción- se le suspendió de sus labores y se le abrió cuaderno de remoción.

Todo ocurrió en el pleno extraordinario celebrado la mañana del lunes 9, pues sus pares estimaron que los hechos que se desprendían de los intercambios que mantuvo con el penalista eran no solo graves sino que también afectaban "los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen al Poder Judicial".

Entre abogados litigantes circula un "meme" de los Simpson, en que se pregunta: "¿Alguien puede pensar en los abogados?, en alusión a que hay incertidumbre de qué pasará



con los fallos que quedaron ca Benavides C. y Sr. José
pendientes en la Tercera Valdivia O. No firma la miSala, en paralelo a la crisis nistra Sra. Vivanco, no obsque se vive por la margina-

ha podido regresar al Palacio del Tribunales y de inmediato su trabajo en la Tercera Sala se vio interrumpido. De hecho, los fallos en que participó, que dejó en acuerdo pero que se han publicado a partir de ayer martes 10 de septiembre, indican que ella parti-

cipó del pronunciamien-

to, pero que debido a su si-

tuación "no firma".

ción de la jueza Vivanco.

De esta forma, Vivanco no

"Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Ángela Vivanco M., Sr. Mario Carroza E., y los abogados integrantes Sra. María Angélica Benavides C. y Sr. José Valdivia O. No firma la ministra Sra. Vivanco, no obstante haber concurrido al acuerdo del fallo, por estar con suspensión de funciones", se lee, por ejemplo, en un fallo emitido ayer por la Tercera Sala.

#### Los fallos pendientes

De acuerdo con el detalle del trabajo de la Corte Suprema al 31 de agosto, actualmente hay 949 fallos en acuerdo que se encuentran pendientes de publicación. De ellos, como pudo revisar este medio, 568 están radicados en la Tercera Sala, la cual era integrada por la ministra Vivanco.

La magistrada, conforme a los antecedentes disponibles, estaba a cargo de la redacción de 73 de las 568 sentencias que la sala mantiene pendientes.

¿Qué pasa en esos casos? Según explican fuentes del Poder Judicial, ante cada una de las causas la sala tendrá que decidir qué integrante de la instancia que participó de la vista ejercerá como redactor.

Como es habitual, dicen conocedores en la materia, "se distribuirán las causas según el número o la complejidad de las mismas".

En caso de que la ministra haya enviado borradores de los fallos en que ejercía como redactora, como indican las mismas fuentes, sus pares podrían utilizar los insumos como base.



Si la ministra Vivanco envió borradores de los fallos en que ejercía como redactora,

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

sus pares podrían utilizar esos insumos como base.

Subsecretaría de Transportes

#### LICITACIÓN PÚBLICA

para subsidio a la operación de servicios de Transporte Escolar 2025

Las Bases de licitación, la plataforma para realizar consultas y postular a los servicios, estarán disponibles a partir del

12 de septiembre de 2024 en:

www.dtpr.gob.cl

### Con la ausencia de los partidos de derecha: Boric conmemora los 51 años del Golpe de Estado con acto en La Moneda

Con la presencia de un solo partido de oposición (Demócratas), el gobierno lideró el nuevo aniversario del 11 de septiembre con cerca de 500 personas en Palacio. La jornada, eso sí, fue acotada en contraste con la ceremonia que se hizo en 2023, donde la producción del evento costó, al menos, \$ 640.499.055, a diferencia de los \$ 59.896.529 que invirtió Presidencia este año.

#### David Tralma, Cristóbal Fuentes y Carlos Agurto

Con cerca de 500 asistentes, este miércoles el gobierno del Presidente Gabriel Boric conmemoró en La Moneda los 51 años del Golpe de Estado que sacó al otrora Mandatario, Salvador Allende, del poder.

La puesta en escena se realizó en el Patio de Los Naranjos y fue encabezada por el Mandatario, quien expuso durante 18 minutos. A la actividad fueron invitados parlamentarios y presidentes de los partidos de la oposición, sin embargo, casi ninguno llegó, salvo Demócratas. Esa colectividad se hizo presente a través de su timonel, Ximena Rincón; y su vicepresidente, Matías Walker.

Desde Chile Vamos confirman haber recibido la convocatoria desde La Moneda. El timonel RN y senador, Rodrigo Galilea, se excusó por haber estado en Valparaíso. Mientras que la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, viajó hasta Coquimbo por actividades de campaña. En la UDI, por otro lado, su timonel, Guillermo Ramírez, se encuentra de viaje. En líder del Partido Republicano, Arturo Squella, también fue invitado, sin embargo, tenía otras cosas en

SIGUE►►



► La puesta en escena se realizó en el Patio de Los Naranjos y fue encabezada por el Presidente Boric, quien expuso durante 18 minutos.

agenda.

Así, el escenario fue similar al año pasado, conmemoración a la que la derecha tampoco asistió. En aquella oportunidad, ambos sectores políticos estaban cruzados por el intento de Boric de firmar una declaración conjunta titulada "Por la democracia, siempre", a la que sí adhirió en ese momento el expresidente Sebastián Piñera.

"La UDI nunca va a ser parte de la construcción de una verdad oficial, como lo intentó hacer el gobierno del Presidente Boric", dijo en esa oportunidad la entonces secretaria general de la UDI, María José Hoffmann. Su colectividad, a contrapelo de la intención del Ejecutivo, preparó un documento propio para aquella jornada.

Este año, en tanto, Boric emplazó nuevamente a la derecha y criticó la entrevista del jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, quien indicó a **La Tercera** que "hacer un mea culpa frente a hechos que ya están determinados por la justicia no tiene mayor sentido".

"Lo preocupante es que decía una vez más que el 11 de septiembre era inevitable y la única salida", dijo el Jefe de Estado.

#### Los anuncios

Durante el acto, el Mandatario también homenajeó a los familiares de las víctimas de la dictadura y anunció la suma urgencia a la Ley de Amnistía.

Esta última medida fue la única novedad informada por el Jefe de Estado, quien enumeró un listado de proyectos que han impulsado estas semanas, como el lanzamiento de la página del Plan Nacional de Búsqueda, la recuperación de la Venda Sexy como sitio de memoria, la entrega de carpetas con casos contenidos en los archivos de las comisiones de Verdad, el levantamiento del secreto Valecho la renovación del "memorial del detenido desaparecido y el ejecutado político que se iniciará en enero de 2025.

"Y hoy, quiero contarles además que daremos suma urgencia a la tramitación del proyecto de ley que fue presentado por la Presidenta Michelle Bachelet en 2014, que busca excluir la aplicación de amnistía, indulto y prescripción respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado o con su autorización, lo que en la práctica equivale a la derogación de la infame Ley de Amnistía", dijo el Mandatario sobre su principal anuncio.

La suma urgencia anunciada por el Presidente se suma a otras dos medidas legislativas impulsadas por el gobierno. Estos, según Boric, "tienen que estar resueltos durante nuestro mandato", en referencia a las propuestas que tipifican "el delito de desaparición forzada de personas" y la que "permite el acceso a los archivos del informe Valech por parte de los tribunales de justicia y el Plan Nacional de Búsqueda".

#### Los contrastes con el año pasado

A diferencia de la conmemoración que se hizo en 2023 -cuando se cumplieron 50 años del Golpe-, este año en La Moneda la actividad fue acotada. No empezó a primera hora del día -se extendió por menos de dos horas, desde las 12.30- ni tampoco contó con diversos invitados internacionales. El año pasado vino incluso el integrante de la banda de rock Rage Against the Machine, Tom Morello.

Otro contraste es que en 2023 Presidencia gastó, al menos, \$ 640.499.055, para la "producción artística y técnica para un acto cultural y actividades de conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado en Chile". En esta ocasión, por los mismos fines, se desembolsaron \$ 59.896.529 en la producción de "la ceremonia que conmemora los 51 años del Golpe de Estado en Chile", según Mercado Público. Ninguna de las dos cifras incluye servicios de catering u otros.

Pese a las diferencias, lo que sí se mantuvo en la conmemoración del gobierno de Boric fueron los homenajes encabezados por el Mandatario a distintos familiares de víctimas de la dictadura. Así, en la primera fila de la actividad estuvieron presentes los cercanos de Carlos Prats, Orlando Letelier y José Tohá.

Todos fueron ministros del Interior y los tres fueron víctimas del régimen encabezado por Augusto Pinochet. Al mismo tiempo, los citados exsecretarios del Interior fueron homenajeados en las dependencias del gabinete de esta cartera, que hoy preside, justamente, Carolina Tohá, hija de José Tohá.

El reservado homenaje consistió en la instalación de tres fotografías en la sala de reuniones del ministerio, que ahora pasará a llamarse 'Salón de los Ministros'". Allí estuvieron presentes Boric, su comité político, el ministro de Justicia, Luis Cordero, y los familiares de las víctimas, como la esposa de José Tohá, Moy de Tohá.

Dentro de los familiares de los homenajeados en Interior también estuvo el exsenador Juan Pablo Letelier, quien acompañó al Presidente en su visita a Washington en 2023, lugar donde fue asesinado Orlando Letelier. Al mismo tiempo, el exparlamentario socialista figuró en la actividad tras ser vinculado -por hacer lobby- al proyecto inmobiliario Grupo Patio investigado por las gestiones del penalista Luis Hermosilla.

La agenda de Boric por los 51 años del Golpe también incluyó una visita el martes al Estadio Nacional y dos recorridos este miércoles: uno en Irán 3037 - Venda Sexy- y otro en el memorial de Paine.

#### El despliegue de los partidos

Como parte de la conmemoración, los par-

tidos de la alianza de gobierno organizaron distintas actividades. El Partido Socialista (PS) y el Partido Por la Democracia (PPD) realizaron una romería por la conmemoración que empezó en Alameda con Morandé y culminó en la estatua de Salvador Allende, donde recordaron el gobierno de la Unidad Popular y a otras figuras como el exdiputado Carlos Lorca.

"Tenía un proyecto hermoso, para las y los trabajadores (...). Estamos aquí hoy día, para relevar el valor de la democracia, para que en nuestro país nunca más haya una fractura de la envergadura que la hubo el 11 de septiembre, para que nunca más tengamos violaciones a los derechos humanos como las que hubo durante la dictadura", sostuvo la timonel socialista, Paulina Vodanovic.

Mientras que el secretario general del PPD, José Toro, afirmó que "a mí me parece fundamental como PPD, revalidar nuestro compromiso con la democracia, con la libertad, con el respeto a los derechos humanos. Creo que tenemos que ser capaces todas las fuerzas políticas de aprender de nuestra historia, de entender los procesos sociales. (...). Hoy día hay una regresión en algunos sectores conservadores que no han valorado los derechos humanos como debiese ser".

Lo propio hizo el Partido Comunista (PC), encabezado por Lautaro Carmona, que organizó una marcha que finalizó con la entrega de una ofrenda floral en el mismo monumento. "A 51 años, más de medio siglo del Golpe de Estado fascista, civil y militar, que contó con la intervención directa del imperialismo norteamericano, la dictadura declaró como enemigo interno al pueblo de Chile (...). Se inició la persecución y exterminio de los militantes y dirigentes de los partidos políticos de izquierda", dijo.

En el Frente Amplio también hicieron una caminata con el mismo destino, la lideró su dirección nacional, pero también participaron funcionarios del gobierno como el director de la División de Organizaciones Sociales de la Segegob, Ignacio Achurra. Tras dejar la ofrenda floral, la presidenta del FA, Constanza Martínez, realizó una declaración. "Sigue siendo, entonces, la memoria, una lucha simplemente por el presente y necesariamente por el futuro. Así que con ese compromiso, con la necesidad de que la memoria nos interpele todos los días, de que los compañeros y compañeras caídas tengan un reconocimiento en la lucha permanente por la recuperación de la democracia, pero también de la verdad y la justicia, es que hoy día como Frente Amplio estamos aquí", reflexionó Martínez.

▶ En las dependencias del Ministerio del Interior, encabezado por la ministra Tohá, se homenajeó a los exministros de la cartera José Tohá (su padre), Orlando Letelier y Carlos Prats.



► En la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, el oficialismo se manifestó dentro de la Sala con pancartas de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.

# Conmemoración del 11-S y el caso Audio agitaron al Congreso

**Ambas temáticas** elevaron la tensión y crisparon el ambiente entre los parlamentarios, quienes hicieron duras intervenciones. El martes, durante la sesión especial a la cual se invitó al exministro Andrés Chadwick - quien no asistió- los diputados del oficialismo hicieron fuertes imputaciones contra la UDI.

#### Nicolás Quiñones

"Mándanos a Pisagua, saco de (...)". Ese fue sólo uno de los gritos que se escuchó desde el hemiciclo de la Cámara de Diputadas y Diputados en medio de un áspero inicio de sesión, a 51 años del Golpe de Estado.

Esta fecha, especialmente sensible para algunos diputados del Partido Comunista como Lorena Pizarro y María Candelaria Acevedo, quienes perdieron a familiares durante aquellos años-, crispó el ambiente entre los diputados.

En ese sentido, ya al inicio de la sesión, los jefes de las bancadas del Partido Republicano y de la UDI - Stephan Schubert y Gustavo Benavente, respectivamente-, se acercaron a la testera de la Cámara para solicitar
que los diputados del PC retiraran los carteles que tenían en sus pupitres, los cuales
exhibían los rostros de las víctimas de la dictadura.

En ese contexto, es que la presidenta de la

Corporación, Karol Cariola (PC), invocó el reglamento de la Cámara solicitó a los diputados que retiraran los carteles, "entendiendo la fecha que hoy día conmemoramos".

La solicitud de la presidenta encontró inmediata respuesta entre uno de sus pares de su partido, Luis Cuello, quien pidió "recabar la unanimidad para hacer una excepción reglamentaria y permitir que se exhiban las imágenes de los detenidos y de los ejecutados políticos".

Sin embargo, no se logró ese cometido. En medio de eso, varios diputados del oficialismo -como los PC, además de Hernán Palma (Humanista) se levantaron de sus asientos mostrando los carteles por todo el hemiciclo. "¡Que digan dónde están!", exclamó Palma.

Posterior a ello, Schubert manifestó se dirigió a los diputados oficialistas: "Colegas, ustedes tienen todo el derecho de manifestarse, pero tenemos una sesión que hacer, hay oportunidades y momentos, esto de pararse así lo que busca es amedrentar".

Momentos después, Palma volvió a gritar "¡dónde están!". Lo que encontró la respuesta de Benjamín Moreno (republicano). "En el médico legal", señaló.

Con los ánimos caldeados, los diputados siguieron haciendo puntos reglamentarios. Lorena Pizarro, por ejemplo, intentó hacer uno, en medio de la arremetida de los diputados republicanos, que la emplazaron a citar qué artículo del reglamento invocaba para intervenir.

"Artículo 90, el numeral que quiera", respondió Pizarro. Su intervención, en todo caso, encontró la negativa de Cariola, solicitando que se le corte el micrófono y dando paso a una suspensión de sala por dos minutos.

Una vez retomada la sesión, los diputados oficialistas seguían en medio de la sala, lo que obligó a la presidenta, en tres oportunidades, a solicitar que volvieran a sus asientos.

Junto con ello, la timonel de la Cámara pidió que "por la buena convivencia de esta Cámara de Diputadas y Diputados que podamos resolver de la mejor manera posible y retomar nuestra sesión".

"Sabemos que esta es una situación compleja y queremos que la podamos retomar en la civilidad y en el comportamiento democrático que esto requiere y corresponde", añadió Cariola.

Luego de ese llamado, Pizarro señaló que accedían a retirar los carteles.

Posteriormente, Rubén Oyarzo solicitó un minuto de silencio "por los caídos de ambos lados", la cual fue rechazada. Luego intervino Alberto Undurraga -presidente de la DC- quien pidió que al final de la sesión se hiciera un minuto de silencio por todos los detenidos desaparecidos, que también fue rechazado.

Más adelante intervino Benjamín Moreno

#### **SIGUE** ▶ ▶



(republicano), quien emplazó a Cariola a ejercer con más fuerza el reglamento. "Usted ha sido en extremo benevolente con los miembros de su bancada", acusó el parlamentario.

En medio de eso, desde el otro lado de la Cámara, el diputado Matías Ramírez (PC), le gritó: "Mándanos a Pisagua, saco de (...)".

Quien se hizo cargo de esa alocución fue Luis Sánchez (republicano), quien exclamó: "¡El nivel al que hemos llegado en esta sesión de sala es una ofensa a todos los chilenos que pagan nuestros sueldos, cómo no podemos ser más educados, más dignos, más decentes!". El parlamentario, además, exigió sanción para el parlamentario.

Sobre este punto, Cariola aseguró que se le multará al diputado Ramírez.

#### La lectura del texto sobre el juez René García

Luego de los emplazamientos cruzados, a solicitud de la bancada del Frente Amplio, se leyó un extracto del libro "Soy testigo" del juez René García, quien llevó adelante más de 350 casos de torturas de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

"El relato del hallazgo de un cuerpo desmembrado en el río Toltén no es un caso aislado, sino un símbolo de las innumerables violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990 en Chile. Durante la dictadura civil-militar, más de 40 mil personas fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecutados políticos, detenidos desaparecidos, y aquellos que sufrieron prisión política y tortura, según lo documentado por las distintas Comisiones de Verdad. Estas cifras no son solo estadísticas; representan vidas truncadas, familias destrozadas y heridas profundas que, hasta hoy, siguen sin sanar en nuestra sociedad", es parte del extracto.

"Las palabras de René Orlando García Villegas nos recuerdan que el respeto por la dignidad humana es el fundamento de toda sociedad justa. Nunca debemos olvidar que la protección de los derechos humanos es una tarea continua y que el olvido o la indiferencia ante estas violaciones abre la puerta a nuevas formas de injusticia", cierra el documento.

#### El caso Hermosilla que aún tensiona a la Cámara

Pasadas las 21.00 horas de este lunes, la Cámara de Diputados terminó la sesión especial que buscaba analizar los vínculos del exministro Andrés Chadwick (UDI) en el caso Hermosilla.

Una de las intervenciones más incendiarias fue la de Consuelo Veloso (Indep.), quien acusó a la UDI de robarse plata. "No tengo ninguna duda", afirmó la diputada.

Quien también elevó el tono fue la diputada Maite Orsini (FA), quien planteó que "las Fuerzas Armadas intervengan uno de los epicentros de la delincuencia, la sede de la UDI". ► El diputado Benjamín Moreno (Rep.) junto a la presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC), y el vicepresidente Eric Aedo (DC).

Esta intervención motivó a Francisco Undurraga (Evópoli) a involucrarse en el debate. "Eso es de lo más grave que yo he escuchado en este hemiciclo", acusó.

Más adelante, la diputada Daniella Cicardini (PS) sostuvo que "Chadwick era el brazo político articulador del señor Hermosilla". Esta alocución, llevó a que Undurraga volviera a reaccionar, acercándose hasta el asiento de la diputada y exigirle que cuidara sus expresiones.

"Nos vino a decir: tengan cuidado. Quiero dejar en acta, porque fue con un tono amenazador", dijo en la sala Cicardini.

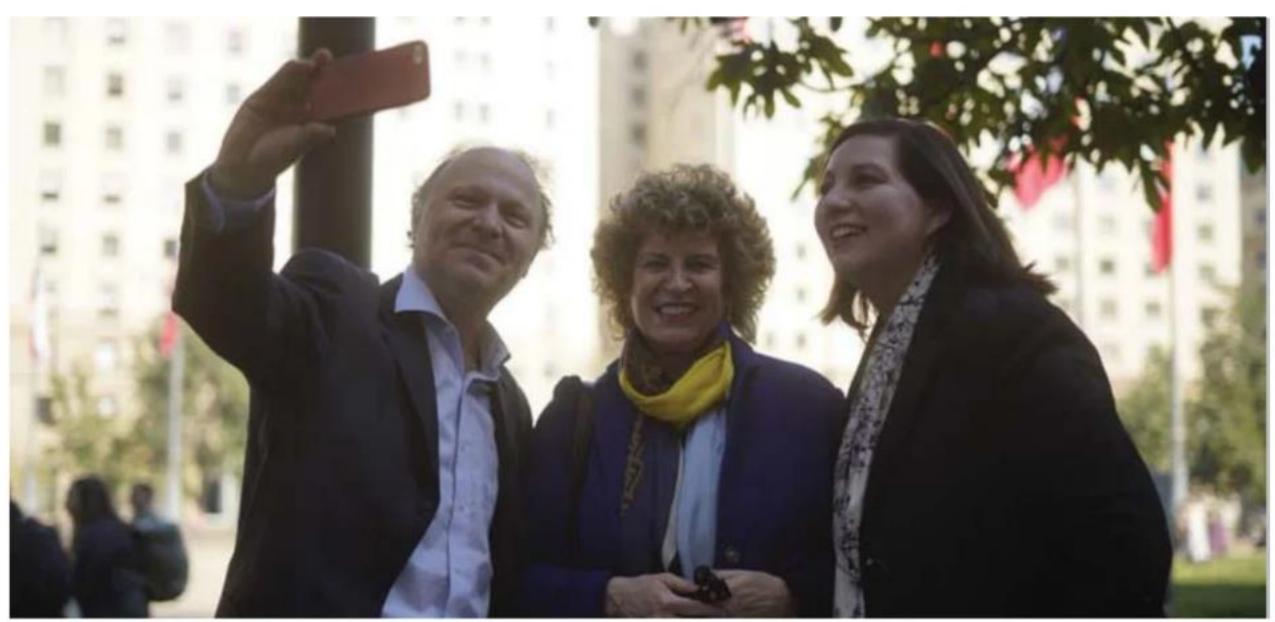

► El senador Alfonso de Urresti (PS) ha sido uno de los que más ha presionado para sacar adelante el tema.

# Parlamentarios se dividen ante idea del senador De Urresti para sacar reforma al sistema político previo a las elecciones

La propuesta del senador socialista no cuenta con apoyo transversal, ya que varios difieren en el "timing" para impulsarla. El legislador incluso conversó del asunto con el Presidente Gabriel Boric.

#### David Tralma y Nicolás Quiñones

Fue arriba del avión presidencial, el pasado 31 de julio, cuando el Presidente Gabriel Boric y el senador socialista Alfonso de Urresti volvieron a conversar sobre la reforma al sistema político. Esa jornada, en medio de un vuelo de 24 horas, el Mandatario estaba retornando a Santiago tras haber estado dos días en Emiratos Árabes Unidos, y decidió, al contrario del vuelo de ida, salir a matar el tiempo con parte de su delegación.

En ese momento, el Jefe de Estado y el senador, presidente de la comisión de Constitución de la Cámara Alta, calificaron como "muy loable" sacar la reforma al sistema político bajo esta administración.

De Urresti abordó parte de esa conversación este miércoles, en la Plaza de la Constitución, en el marco de la conmemoración de los 51 años del golpe de Estado. "Esto es algo que he conversado con el propio Presidente Boric: es muy loable sacarlo ahora, porque esto no va a beneficiar a este gobierno, sino que al otro y al que vendrá. Eso es seriedad y se puede construir un gran acuerdo político en esa perspectiva", dijo el también vicepresidente del PS.

El senador ha sido uno de los que más ha presionado para sacar adelante el tema. De hecho, aún se recuerda en la tienda de París 873 cuando iba a ingresar en la comisión que preside un proyecto de reforma al sistema político. En esa ocasión, lo que más se rememora fue la razón para dar pie atrás a su jugada: un telefonazo directo del Presidente Boric, quien le pidió mandar momentáneamente al congelador la iniciativa.

Aquella vez, a inicios de mayo, fue la primera en la que ambas autoridades ahondaron en la medida. Según dio a conocer La Tercera, en esa oportunidad el llamado telefónico de Boric fue dado a conocer por de Urresti en una reunión que sostuvo con el resto de integrantes de la mesa directiva del PS. Allí, el senador sinceró ante sus pares que el Mandatario lo llamó por teléfono luego de dar a conocer su propuesta, justamente para recomendarle que esperara un poco más, remarcar que "no es el momento" e intentar que una reforma de este tipo sea lo más transversal posible.

Sin embargo, el parlamentario socialista volvió a insistir en el asunto hace unos días. En entrevista con **La Tercera**, de Urresti señaló que el tiempo para hacer la modificación al sistema político debiese ser antes de las elecciones de octubre de este año.

Su propuesta consta de dos puntos clave. Por un lado, propone establecer un umbral mínimo del 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional para que un partido pueda optar a escaños en el Congreso. Por otra parte, pretende sancionar con la pérdida del escaño a los parlamentarios que, habiendo sido electos por una determinada colectividad, renuncien a ella.

Estas mismas ideas fueron expuestas este miércoles por el PS en su vocería ante la estatua de Allende. Este contenido también ha sido defendido por De Urresti en otras instancias.

La reforma al sistema político -y la idea del senador de Urresti de sacarla antes de las elecciones de octubre- tiene miradas disímiles al interior del Congreso, incluso dentro de su mismo partido. Mientras los senadores cierran filas con el presidente de la Comisión de Constitución, entre los diputados existen dudas respecto al timing que instaló el representante de la Región de Los Ríos. Incluso, apuntan a que el protagonismo del senador en esta idea se debe, según critican, a la necesidad de instalar un tema en la agenda.

Entre los diputados creen que dentro de los asuntos que se deben discutir con mayor urgencia no está la reforma que impulsa el senador.

El jefe de bancada de diputados del PPD, Jaime Araya, emplazó al gobierno a "entender que si la prioridad en las próximas tres semanas, antes de las elecciones, es hacer una reforma política, la verdad de las cosas es que no sé en qué mundo viven".

Entre los legisladores, sin embargo, existe otra lectura, pues incluso las conversaciones entre los parlamentarios de la Cámara Alta ya están desatadas, según confirman desde el oficialismo. En ese sentido, según conocedores de esos diálogos, de Urresti ya tiene avanzado el trabajo prelegislativo para la reforma, incluso, ya tendría las firmas necesarias para echar andar la reforma. Sin embargo, aseguran las mismas fuentes, "la pelota legislativa la tiene el gobierno".

Consultado el subjefe de la bancada de la UDI, Sergio Gahona, señaló que "las conversaciones se van a hacer al interior de Chile Vamos y eso es lo que muy pronto, durante las próximas semanas, van a haber reuniones importantes en esta materia para afianzar, a nivel de senadores, todo lo relacionado con esta reforma al sistema político".

El presidente del PPD, Jaime Quintana, respaldó a su par socialista y sostuvo que "si bien el país enfrenta muchas situaciones complejas, no hay ninguna dificultad para que un tema relevante como este (...) no se abra espacio a la discusión".

"Es necesario generar un espacio para esta discusión, esto no se contrapone con las prioridades en salud, seguridad y probidad, esto va en un orden paralelo", agregó el timonel PPD".

Desde la DC, si bien comparten el diseño de la reforma, difieren del timing de la misma. El senador Iván Flores aseguró que "cualquier decisión que se tome respecto de modificar el sistema electoral o político antes de un proceso electoral, significa que para algunos probablemente sea con la calculadora en mano, no es un buen momento".

Desde los partidos políticos del oficialismo, de todas formas, han estado estudiando el tema mediante una comisión encabezada por el timonel del Partido Radical, Leonardo Cubillos. Los integrantes de dicha instancia están a la espera de una reunión con Elizalde para abordar el tema.

### La creciente molestia de La Moneda con Orrego por el "no" del gobernador a la cárcel en Santiago

En el Ejecutivo no contaban con que el gobernador tomaría partido por la alcaldesa Hassler ante la disputa pública por la construcción de la cárcel en Santiago. Aunque en el entorno de la autoridad aseguran que su decisión no tiene un componente electoral, en el gobierno y el oficialismo están conscientes de que Orrego busca asegurar su reelección.



▶ El gobernador Claudio Orrego está en contra de construir una cárcel en la RM.

#### Cristóbal Fuentes y David Tralma

Por estos días Claudio Orrego e Irací Hassler se preparan para compartir un pie de cueca en el inicio de las fondas del Parque O'Higgins, tal como lo hicieron el año pasado. El gobernador de la Región Metropolitana y la alcaldesa de Santiago no solo comparten escenario, sino que coinciden en un punto: la cárcel de alta seguridad que planea construir el gobierno del Presidente Gabriel Boric debe concretarse fuera del núcleo urbano.

Este martes, el Ministerio de Vivienda, encabezado por Carlos Montes, recibió un oficio del gobernador en que expuso que "las instalaciones penitenciarias deben ubicarse fuera del área urbana, específicamente en las zonas clasificadas como Zonas de Interés Silvoagropecuario Mixto 1. Así, Orrego reforzó el fuerte rechazo que ha planteado la alcaldesa Hassler sobre construir la cárcel en Pedro Montt, en la comuna que ella administra.

Previamente, desde el municipio de Santiago compartieron con la gobernación -y también con los consejeros regionales- su informe, en el que detallaban sus razones para oponerse al nuevo centro penitenciario.

Aunque el oficio de la gobernación -que no es vinculante, destacan cercanos a Orregosorprendió a La Moneda, lo cierto es que desde los inicios de esta discusión la autoridad regional hizo ver que, si bien él es partidario de construir una cárcel de alta seguridad en la Región Metropolitana, no ve con buenos ojos que se haga en el núcleo urbano.

El 27 de julio, luego de que la cárcel fuera confirmada, la máxima autoridad regional dijo que "a mí me hubiera gustado que la cárcel estuviera en otro lado, en las afueras de Santiago". Y agregó que "me llama la atención que estemos debatiendo solamente el lugar y no lo importante que es esta cárcel".

Días antes, en conversación con Radio Infinita, Orrego fue enfático en señalar que "yo apoyo la medida sin ningún tipo de condicionante". Pese a que esta semana formalmente puso un matiz sobre la mesa, desde el entorno del gobernador descartan que se trate de un cambio de opinión, pues aseguran que él mantiene su postura sobre que apoyarán la medida de todas formas, aunque se construya en Pedro Montt. Pero insisten en que preferiría que fuera en otra zona.

Por lo mismo, cercanos a Orrego niegan que el oficio que enviaron se trate netamente de un respaldo a Hassler.

De todas formas, de cara a la reelección que ambos buscan, se han entregado apoyos mutuos. De hecho, la alcaldesa Hassler asistió al hito de inscripción de candidatura -como independiente- que organizó Orrego a comienzos de julio. El gesto fue significativo para el gobernador, en consideración de que, por ese entonces, el Partido Comunista -en que la jefa comunal milita- aún no resolvía si presentarían o no una candidatura propia para dispu-

tar la gobernación.

Desde el entorno de Orrego descartan que él y Hassler hayan tenido instancias para compartir en privado en los últimos días y hablar sobre la construcción de la cárcel, más allá de los ensayos de cueca. Eso sí, ambas autoridades compartieron ayer unos minutos, en la presentación del "Destacamento seguro" del eje Alameda.

De todas formas, al interior de la alianza de gobierno sostienen que el oficio que envió Orrego al Ministerio de Vivienda responde a un factor electoral. Lo plantean debido a que dentro del pacto Contigo Chile Mejor, que reúne a todos los partidos del oficialismo y a la DC, es compartida la idea de que el rechazo a la cárcel fortaleció la candidatura de Hassler. Esto incluso es aceptado por parte de la oposición, que promueve al exministro Mario Desbordes (Renovación Nacional) en Santiago.

En el gobierno se declararon sorprendidos e incómodos con la determinación del gobernador, pues contaban con que el informe de la gobernación sería favorable al proyecto anunciado por el propio Presidente Gabriel Boric en julio, en el marco de la crisis de seguridad. Al interior del oficialismo, sostienen que la determinación responde a una estrategia que busca asegurar que Orrego sea electo en primera vuelta.

Para conseguir ese objetivo, en las últimas semanas Orrego ha reforzado su equipo de campaña, ha buscado apoyos transversales y se ha acercado a parlamentarios del Socialismo Democrático, quienes incluso lo ven como una eventual carta presidencial si es que logra un triunfo amplio en primera vuelta. Un escenario que choca con las aspiraciones del PPD, que cuenta con que la carta indiscutida del sector sea la actual ministra del Interior, Carolina Tohá.

#### El otro roce del gobierno con Orrego

La negativa de Orrego a la construcción de una nueva cárcel en Santiago no es su primer roce con La Moneda.

Ad portas de afrontar los comicios, en donde apuesta por reelegirse en primera vuelta, el gobernador también lanzó dardos contra el gobierno de Boric por sentirse excluido de las reuniones que organizó el Ejecutivo para afrontar la crisis de seguridad que se agudizó a mediados de julio con 17 asesinatos en menos de una semana dentro de la RM.

Esto fue recriminado por Orrego el pasado 22 de julio, en una reunión en la que participó en Palacio junto al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con quien mantiene una buena relación. En ese contexto, Orrego insistió en la necesidad de incorporar a todos los actores del Estado en el combate contra la crisis de seguridad.

La semana anterior, el gobernador de la RM había publicado una queja similar en sus redes sociales, que replicó nuevamente con Monsalve, esta vez por llamada telefónica. ●



### El enredo entre Mineduc, delegación y municipios por la suspensión de clases en 10 liceos emblemáticos para este 11-S

A un día de la conmemoración del 11 de septiembre, el delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán, deslizó la idea de suspender clases como medida de seguridad. Pese a que la moción había sido descartada en su momento por las municipalidades de Providencia y Santiago, así como por el Mineduc, durante la noche de este martes la cartera anunció la suspensión de la jornada escolar en 10 establecimientos. Esto se habría efectuado luego de una solicitud por parte de los sostenedores educacionales comunales, al ver que el Mineduc no iba a efectuar la medida por su cuenta.

#### Gabriela Mondaca y Roberto Gálvez

Ad portas de la conmemoración de un nuevo aniversario del Golpe de Estado, y en vista de los incidentes que se podrían registrar en torno a la histórica fecha, este martes el delegado de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, deslizó la posibilidad de suspender las clases para resguardar la seguridad de los estudiantes. Sobre todo tras los incidentes registrados en la romería al Cementerio General dos días antes, la que finalizó con una persona asesinada, cuyo victimario quedó en prisión preventiva por ser un peligro para la seguridad social.

"Es una facultad que pueden utilizar eventualmente los municipios, en tanto sostenedores, o la Seremi de Educación", dijo en su momento el delegado. Puntualizando en que esta "es facultad de los municipios si excepcionalmente, en algún caso en particular, deciden hacer o suspensión de clases o establecer algún sistema telemático".

Pero sus dichos fueron el pie de inicio de una jornada de confusiones, puesto que entre las comunas de Santiago y Providencia esta opción ya estaba descartada. Incluso consultados por este tema desde La Tercera, ambas comunas sostuvieron que estarían atentos a lo que determinara el Ministerio de Educación para este miércoles.

"La Dirección de Educación de Providencia está atenta a lo que determine el Ministerio de Educación para este 11 de septiembre", sostuvieron desde Providencia, mientras que desde Santiago contestaron que "como Dirección Municipal de Educación de Santiago nos ajustaremos a la decisión que adopte la autoridad educativa para tales efectos. En este sentido, el principio será el resguardo de la integridad de nuestros/as funcionarios/as y estudiantes y sus familias".

Es más, según entendidos en el tema desde Providencia, comentaron que preguntaron a la Seremi de Educación respectiva si estaba entre sus planes la suspensión de la



jornada escolar. Pero desde la Seremi contestaron que ellos no iban a suspender clases y que, en caso de que los sostenedores quisieran hacerlo, deberían mandar una solicitud formal para ser evaluada pidiendo la suspensión con recuperación.

Así incluso lo establece el decreto 289 del Mineduc sobre normas generales del calendario escolar, que sostiene que "son los sostenedores educacionales quienes deben solicitar a los Secretarios Regionales Ministeriales de Educación la autorización para suspender clases, con su respectiva recuperación con el "objeto de no alterar el cumplimiento de los planes de estudios de los establecimientos educacionales de su región".

Dentro del Mineduc las declaraciones de Durán los pillaron de imprevisto, e incluso también las consultas desde los municipios. Por lo que hasta las 13:00 horas del martes informaron a través de su red social "X" que hasta el momento no habían recibido solicitudes de suspensión de clases.

Pero la situación dio un vuelco a las 21:18, cuando por la misma red social la cartera informaba la suspensión de clases presenciales para el miércoles 11 de septiembre en diez establecimientos de la RM: 6 de la comuna de Santiago y 4 de Providencia.

El cambio se habría dado luego -según comentan de Providencia- de que cerca de las 15:30 de la tarde el municipio ingresa-ra una solicitud de suspensión de clases en los liceos de la comuna, lo que fue acogido horas después por la Seremi de Educación.

Se trata del Liceo Instituto Nacional (Santiago), Liceo 1 Javiera Carrera (Santiago), Liceo Confederación Suiza (Santiago), Liceo Manuel Barros Borgoño (Santiago), Liceo de Aplicación (Santiago), Liceo Internado Nacional Barros Arana (Santiago), Liceo José Victorino Lastarria (Providencia), Liceo 7 (Providencia), Liceo Carmela Carvajal (Providencia) y Liceo Tajamar (Providencia).

► En el Mineduc sorprendieron las declaraciones del delegado Gonzalo Durán y también consultas de municipios por suspensión de clases.





► El despliegue policial busca reducir las cifras del año pasado, donde se contabilizaron 364 eventos de desórdenes y 108 personas detenidas.

### Conmemoraciones y salidas anticipadas de los trabajos marcan la tarde del 11 de septiembre

#### El Presidente Gabriel Boric se

movilizó hasta Paine, donde participó de un acto por los 51 años del Golpe de Estado. "Siento el deber de pedirles perdón a nombre del Estado a los ciudadanos de Chile", afirmó. Hasta la tarde de este miércoles no se habían producido desórdenes en la capital.

#### Juan Pablo Andrews

Varias manifestaciones pacíficas se realizaron durante la mañana de este miércoles 11 de septiembre en la capital, en el marco de los 51 años del Golpe Militar.

Por ejemplo, afuera de La Moneda, en la comuna de Santiago, un grupo de mujeres vestidas de negro y portando pañuelos rojos llegó para bailar la tradicional "cueca sola", un acto conmemorativo para las víctimas de la dictadura. A metros de ese lugar, dirigentes del Partido Comunista, encabezados por el presidente de la tienda, Lautaro Carmona, realizaron una marcha que culminó en el frontis de la casa de gobierno. Ahí mismo, en la estatua del expresidente Salvador Allende, depositaron ofrendas florales.

En esa línea, el Presidente Gabriel Boric se movilizó hasta la comuna de Paine, Región Metropolitana, donde recorrió el "Memorial de Paine", ubicado en Avenida 18 de Septiembre 2675. "Soy el presidente de la República y representante del Estado de Chile. Y como tal, siento el deber de pedirles perdón a nombre del Estado a los ciudadanos de Chile por la violencia de haberse llevado a sus 70 padres, abuelos, hijos. Por haberles arrebatado toda una vida, todo un peregrinaje durante tantos años", dijo.

Por otro lado, en el sector oriente de la capital, específicamente en la comuna de Las Condes, un grupo de personas acudió hasta las afueras de la Escuela Militar para efectuar un "saludo". Entre los carteles se podía leer "Team Patriota" y "1973-2023, Liberación Nacional". Allí, quien llevó la voz fue el dirigente de derecha, Francisco Muñoz.

#### Despliegue de efectivos policiales

El gobierno preparó para esta jornada un despliegue de dos mil Carabineros en la Región Metropolitana ante posibles desórdenes. La estrategia, liderada por el Ministerio del Interior, se comenzó a preparar desde comienzos de agosto y se realizaron reuniones de coordinación con el Ministerio de Transporte, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, las policías y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), entre otros.

Este miércoles, varios trabajos anticiparon sus salidas ante posibles desórdenes. Hasta la tarde de este miércoles, Carabineros indicó que no se habían reportado hechos de violencia relacionados a manifestaciones.

Pese a esto, Carabineros consideraba 14 comunas como prioritarias ante posibles focos de desórdenes: Estación Central, Huechuraba, Cerro Navia, Pedro Aguirre Cerda, Quilicura, Lo Espejo, Pudahuel, Peñalolén, San Bernardo, Puente Alto, El Bosque, La Granja, La Pintana y San Joaquín.

El despliegue policial busca reducir las cifras del año pasado, donde se contabilizaron 364 eventos de desórdenes y 108 personas detenidas. ●

### Nacional Edición papel digital



Francisco Mondaca, voluntario de la Compañía de Bomberos de Valparaíso; Franco Pinto, brigadista de Conaf; y Elías Salazar, bombero y funcionario de Senapred.

### "Hola, Máquina": los desconocidos llamados entre dos de los tres detenidos por los incendios que logró pinchar la PDI

El trabajo de la Policía de Investigaciones da cuenta de diálogos que se mantuvieron constantes después de los incendios y que dejaron entrever una estrecha relación entre Francisco Mondaca y Elías Salazar.

#### Max Estrada y Gabriela Mondaca

Francisco Mondaca (FM): "Máquina, ¿dónde estai?"

Elías Salazar (ES): "Ahora en Viña".

FM: "Ah ya. Yo voy ligerito pa allá, vengo a dejar las cosas donde el Cristián no más y listo".

ES: "Ya, te espero".

Desde marzo la PDI tenía a su haber contundente evidencia para identificar la relación que tenían los tres presuntos culpables del mega incendio de la Región de Valparaíso que cobró la vida de 137 personas y que aquella tarde del 2 de febrero de 2024 más de 9 mil hectáreas fueron arrasadas y 16 mil personas resultaron damnificadas en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

A través de intervenciones telefónicas so-

licitadas por la Fiscalía Regional de Valparaíso a las que tuvo acceso La Tercera y que se extendieron por más de 90 días, la Policía de Investigaciones (PDI) logró identificar -hasta aquí- a tres sospechosos: Francisco Ignacio Mondaca Mella (22), voluntario de la 13° Compañía de Bomberos de Valparaíso; Franco Antonio Pinto Orellana (31), brigadista de la Corporación Nacional Forestal (Conaf); y Elías Antonio Salazar Inostroza (39), bombero de la misma compañía que Mondaca y funcionario del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). Y mientras los primeros dos habían sido imputados a fines de mayo, el último de ellos fue detenido el lunes pasado en Curauma por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente (Bidema).

Pero antes de que eso ocurriera, Mondaca y Salazar (el segundo era el superior del primero en Bomberos), mantuvieron conversaciones como si en realidad nada hubiese pasado, como si de ellos no hubiera sido responsabilidad el armado de cigarrillos con fósforos atados con hilo usados para iniciar los focos de incendios. Así queda demostrado en el llamado de las 12:41 que Mondaca le hace a Salazar y que después de preguntarle dónde está, prosigue así:

- S: ¿Vai a ir? ¿A qué hora vai a ir?
- M: Justo ahora po, pero si me decí que.. ¿en cuánto llegai?
- S: Dejo la chaqueta y me voy po
- M: Ya, te espero.

Esos, sin embargo, no habían sido los primeros indicios de estrecha relación que había conseguido la PDI. El 14 de marzo habían logrado pinchar una llamada de Mondaca a Salazar, pero fue inaudible. Los llamados entre ellos eran constantes, como dan cuenta, por ejemplo, las tres llamadas perdidas que le dejó Salazar a Mondaca el 17 de marzo.

Al día siguiente, la situación se tornó aún más reveladora. Mondaca volvió a recibir un llamado de su excompañero de la institución de bomberos, quien le contó que había sido suspendido por participar en una manifestación en Placilla. Durante esa conversación, Salazar insistió: "Pase lo que pase, no debe salir mi nombre".

El cerco de la Fiscalía se estrechaba cada vez más sobre los involucrados, quienes seguían en contacto frecuentemente. El 19 de marzo Salazar volvió a llamar a Mondaca y cinco días después lo hizo nue

#### Nacional Edición papel digital



múltiples ocasiones, dejando dos llamadas perdidas a las tres de la mañana. Poco después Mondaca devolvió la llamada y sugirió que se encontraran "en la Copec" para hablar en persona.

Según las conversaciones interceptadas, el 31 de marzo acordaron juntarse y el 7 de abril organizaron un asado con otros conocidos: el Fica, el Cristóbal, el Cájaro y el Basay".

El 16 de abril Salazar llamó a Mondaca preguntándole si estaba "en la bomba" y ante la respuesta afirmativa le pidió que saliera de la compañía para recibir un equipo de comunicaciones de una persona. Sin embargo, cuando Mondaca salió no encontró a nadie. "No hay nadie po hueón", le dijo a Salazar cuando lo llamó de vuelta, frustrado por el aparente malentendido o posible error de coordinación.

Los días siguientes las comunicaciones entre ambos se mantuvieron constantes. El 17 de abril, Mondaca contactó nuevamente a Salazar con una recurrente pregunta: "Máquina, ¿dónde estai?". Esta frase, repetida en varias conversaciones, parecía ser el código de entrada entre ambos.

El 18 de abril otro diálogo se dio entre los dos. Mondaca llamó a Salazar: "Máquina Salazar". La respuesta de éste fue breve: "¿Qué pasó?".

- M: ¿Dónde estás?
- S: "En la casa"
- M: ¿Estai solo?"
- S: Sí.
- M: Ya, voy pa allá.
- S: Bueno.

Pero además de estas conversaciones que ahora se conocen, el lunes pasado el fiscal especializado en incendios de la Fiscalía Regional de Valparaíso, Osvaldo Ossandón había proporcionado detalles sobre la evidencia del caso y había explicado que, según pericias de georreferencia telefónica, Salazar se ubicó en el mismo lugar que Mondaca durante el incendio.

Ossandón detalló que tanto Mondaca como Salazar mantenían comunicación telefónica durante el incendio y estaban ubicados en el mismo lugar y en la misma ruta. A través de los teléfonos y las antenas respectivas, se verificó que ambos estaban en el sitio del suceso entre las 11:40 y las 12:20 horas del 2 de febrero.

El fiscal Ossandón comentó que, tras la detención de los primeros dos sospechosos, se está comenzando a esclarecer la identidad de todos los implicados en el caso. "Estamos desentrañando gradualmente quiénes son los verdaderos responsables", afirmó. Además, advirtió que no se descarta la posibilidad de que haya más involucrados. "Estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva y mantenemos el sigilo necesario para evitar filtraciones que pudieran alertar a los implicados", concluyó.

#### Estándares de contratación

A la luz de los hechos, en abril de este año siete diputados de la región integraron la Comisión Especial Investigadora de los incendios, los que por cerca de cuatro meses se abocaron a destrabar responsabilidades durante la emergencia. En su etapa final, en julio de este año, la comisión concluyó negligencias, errores y fallas en las coordinaciones de las instituciones de emergencia y de las autoridades que podrían ser constitutivas de eventuales delitos.

Y pese a su término, parte de sus integrantes han apuntado a mejorar los filtros de selección para instituciones como Senapred, Conaf y Bomberos. El presidente de la mencionada comisión, Tomás Lagomarsino (PR), recuerda que en dicha instancia el gobierno se comprometió a ingresar un proyecto de ley en materia de fortalecer los mecanismos de ingreso a Conaf y Senapred.

Para la diputada Carolina Marzán (PPD), quien también integró la comisión, resulta de "extrema gravedad que este nuevo detenido por los graves incendios de febrero haya sido funcionario activo de Senapred". Pese a que valoró que este martes la justicia dejara al imputado en prisión preventiva por ser un peligro para la sociedad, anunció que oficiará a Senapred y a la Subsecretaría del Interior por los hechos.

"Debemos elevar los estándares y hacer exámenes psicológicos que sean rutinarios para todos quienes manejan y tienen acceso a información sensible respecto a la seguridad de la población", recalca.

Desde Senapred mencionan a La Tercera que el mecanismo de ingreso al servicio está basado en la normativa vigente en materia de reclutamiento y selección de la Dirección Nacional del Servicio Civil, "cumpliendo con la ejecución de distintas etapas que son estándares para todos los/as postulantes y que se aplican en todo tipo de proceso de selección en el Servicio". Estas consisten en un filtro curricular, entrevista técnica, evaluación psicolaboral y decisión final de selección. Aunque para el exsubdirector de Onemi, Víctor Orellana, es bueno fortalecer los procesos de selección para las personas que deseen integrarse al servicio

► El mega incendio cobró la vida de 137 personas, más de 9 mil hectáreas fueron arrasadas y 16 mil personas resultaron damnificadas en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

público, sobre todo para funciones de carácter crítico y alta exposición a condiciones de estrés por contacto habitual con situaciones de emergencia o desastre.

"Se podrían implementar además evaluaciones periódicas de salud mental que permitan detectar anticipadamente alguna afectación sicológica acumulativa producto de la función que se cumple, consiguiendo con esto entregar instancias de apoyo o tratamiento focalizado que permitan disminuir el riesgo de crisis o comportamientos anómalos en el futuro. Estos procedimientos tendrían que entregarse tanto a modo individual como grupal, de manera de reforzar también la cohesión del equipo de trabajo", explica.

En tanto, desde Senapred afirman que sus equipos técnicos se encuentran "actualmente revisando y evaluando el refuerzo de los procesos de contratación establecidos mediante el sistema de empleos públicos".



#### Posible afectación de vuelos

### Paro en el aeropuerto y proximidad del 18 tienen en alerta a autoridades, pasajeros y aerolíneas

De no llegar a un acuerdo de última hora, este jueves se iniciarán las movilizaciones de los funcionarios sindicalizados de Nuevo Pudahuel, a horas del comienzo de las Fiestas Patrias, lo que tiene ocupadas a autoridades y empresas por la posible afectación de viajes.

#### Mariana Orellana

"Ante el paro de trabajadores del Aeropuerto de Santiago, algunos de nuestros vuelos desde el 12 de septiembre podrían verse afectados. Llega con 3 horas de anticipación para vuelos nacionales y 4 horas para internacionales". Así alerta Sky Airline a través de su página de internet la paralización de funcionarios que amenaza con llevarse a cabo desde la mañana de este jueves, dejando a los próximos viajeros con la incertidumbre de si podrán volar a sus destinos con normalidad.

Durante la jornada del martes 10 de septiembre, el sindicato de trabajadores del aeropuerto de Santiago anunciaba que sus labores se paralizarían, reclamando por mejores condiciones laborales. Pero los trabajadores y la concesionaria Nuevo Pudahuel concordaron extender 24 horas más las conversaciones, las cuales serían mediadas por el Ministerio del Trabajo.

Así llegó el miércoles 11 de septiembre, cuando a las 13:28 horas se hizo el anuncio formal de paralización: "Informamos que la propuesta formulada por la empresa fue rechazada por los trabajadores sindicalizados. Por este motivo harán ejercicio de su legítimo derecho a huelga a partir de las 7:00 de este jueves 12 de septiembre. Esta huelga no afecta el servicio que entregan las líneas aéreas o los funcionarios de servicios públicos", señalaba Nuevo Pudahuel.

Pero ni esa promesa ha tranquilizado a los actores que podrían verse afectados por la movilización, entre aerolíneas, pasajeros y autoridades. Y es que la llegada de las Fiestas Patrias y la salida de pasajeros que comenzará a darse a partir de este mismo fin de semana tiene en alerta a todos. Según cifras del aeropuerto, a partir del viernes 13 hasta el domingo 22 de septiembre se estima la salida de 728.046 personas, lo que se traduce en un alza de pasajeros del 12,7% en comparación al 2023 e incluso más que en 2019, antes de la pandemia, cuando se llegó a 639.309 personas.

"Lamentamos el malestar que este hecho, ajeno a nuestra responsabilidad, pueda ocasionar en nuestros pasajeros, por lo que les solicitamos adelantar su llegada al aeropuerto",



▶ Este miércoles 11 de septiembre, a las 13:28 horas, se hizo el anuncio formal de paralización.

señalan desde SKY. Además, dicen que "en caso de que registremos alguna afectación a vuelos específicos, nos comunicaremos de manera inmediata con nuestros pasajeros para atenderlos y resolver sus inquietudes".

La Asociación Chilena de Líneas Aéreas A.G (Achila), en tanto, también manifestó su preocupación "por los efectos que esta movilización pueda generar en el tráfico aéreo, perjudicando a miles de personas que tienen previsto realizar viajes durante Fiestas Patrias".

Por su parte, Latam asegura que sus operaciones "no deberían verse afectadas, ya que ha anticipado un plan de acción complementario a las acciones de cobertura presentadas por Nuevo Pudahuel para evitar el potencial impacto de la huelga anunciada por los trabajadores", recomendando de todas formas revisar el estado de cada vuelo. "Latam lamenta los inconvenientes que este hecho pueda ocasionar a los pasajeros y se compromete a mantener una actualización permanente de la situación", cierran.

Mónica Zalaquett, presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), señaló, mediante un comunicado, que han estado "en contacto con la concesionaria y los servicios públicos que operan en el aeropuerto y nos han señalado que el funcionamiento y los vuelos están garantizados, al igual que la seguridad. De hecho, se nos ha informado que para estos días se reforzará la atención del personal de la PDI en las casetas de Policía Internacional y el SAG, mediante un plan de contingencia especial para evitar mayores aglomeraciones".

Al respecto, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, recalca la preocupación que existe en relación a la gran cantidad de flujo que tendrán durante los próximos días: "Lo que hemos pedido a la Dirección del Trabajo es que mantenga sus esfuerzos de mediación en este proceso entre las partes en la búsqueda de llegar a un buen acuerdo para todos y todas. Y también pedirle a la sociedad concesionaria que haga todo lo necesario para que sus planes de contingencia consideren esta masividad en los viajes que vamos a tener en los próximos días y, por lo tanto, podamos asegurar que los servicios aeroportuarios van a funcionar apropiadamente".

En ese mismo sentido, el presidente del sindicato de trabajadores de Nuevo Pudahuel, Juan Prado, dijo que "no queremos alarmar a la gente porque no vamos a impedir que los vuelos salgan, eso nunca lo vamos a hacer, pero sí decirles a las personas que tengan más tiempo de llegada al aeropuerto".

Como sea, lo cierto es que la ministra López dijo que esta de trata de una "negociación colectiva reglada de acuerdo a lo que está establecido en la legislación vigente y ella también considera la obligación de proveer los servicios mínimos que aseguren la continuidad en la gestión del aeropuerto".



#### Lustra sus zapatos y plancha su uniforme verde

## Sebastián Zamora prepara su proceso de reinserción en Carabineros

**Antes de que el exfuncionario** pueda volver a sus funciones policiales deberá pasar por dos procesos. Uno administrativo, donde se volverán a habilitar su credencial y registros policiales, y otro donde deberá realizar un curso de capacitación para actualizar sus conocimientos. Asimismo, podrá percibir las rentas retroactivas del período en que estuvo sumariado.

#### Juan Pablo Andrews

Cuatro años han pasado ya desde que Sebastián Zamora fue dado de baja de Carabineros. Fue el 2 de octubre de 2020 cuando el cabo segundo participó en un operativo en las cercanías del puente Pío Nono, en la comuna de Santiago, debido a varias manifestaciones. En ese contexto fue que, en una acción de detención, un manifestante terminó cayendo al lecho del río Mapocho.

La institución policial lo sacó de sus filas y abrió un sumario en su contra, a la vez que la Fiscalía Centro Norte lo imputó por el delito de homicidio frustrado y apremios ilegítimos. Sin embargo, el 12 de julio de este año el 4º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó veredicto absolutorio de ambos delitos, tras cuatro años de investigación y dos meses de juicio.

En específico, el sumario administrativo que realizó Carabineros en su contra fue por no haber informado que el día del incidente portaba una cámara personal, con la que grabó los hechos.

Eso hasta ayer, ya que la policía uniformada lo notificó que el sumario había concluido y que será reintegrado a las filas de la institución. Esto era uno de sus anhelos. En una entrevista con **La Tercera** del 28 de julio, comentó sus deseos de volver a vestir el uniforme verde: "Quiero poder reintegrarme a las funciones policiales también para poder aportar a esta crisis de seguridad que está viviendo el país".

Eso sí, antes deberá atravesar por un período de "rehabilitación".

#### El proceso para reintegrarse a Carabineros

"Habiéndose estudiado y analizado las alegaciones escritas formuladas por el excarabinero Sebastián Nicolás Zamora Soto, el Jefe de Zona infrascrito se ha formado la convicción que el citado ex P.N. aporta argumentos plausibles a su favor que permiten disminuir su responsabilidad en la falta por la cual fue sancionado", se lee en la resolución del sumario de la policía uniformada.

Bajo ese escenario, la baja fue modificada por una sanción, lo que se traduce en una amonestación escrita en su hoja de vida.

Ahora Zamora tendrá que atravesar por dos procesos para volver a salir a las calles con el uniforme verde. El primero es un acto admi-



▶ Tras cuatro años fuera de Carabineros, Sebastián Zamora volverá a la institución.

nistrativo que está a cargo de la Dirección Nacional del Personal, donde se revisarán su situación, se le entregarán nuevas credenciales, uniforme y se determinará a qué unidad será destinado. Ese proceso de volver a habilitarlo en las filas se le llama "rehabilitación".

Fuentes policiales señalan que retomará el grado que tenía cuando lo dieron de baja, esto es de carabinero. Además, volverá a encuadrarse con sus excolegas, que ya tienen el grado de cabos segundo. Zamora podría aspirar a subir a ese cargo de contar con los requisitos, indican. También, de acuerdo al proceso de "rehabilitación", dicen las fuentes, podrá percibir las rentas retroactivas del período que estuvo bajo sumario. Eso sí, esas rentas estarán con los descuentos institucionales.

Luego tendrá que realizar un curso en el Centro de Perfeccionamiento de Carabineros de Chile (Cenpecar), donde tendrá una actualización de los procedimientos policiales. Dicho espacio está destinado para que los uniformados realicen cursos y perfeccionamientos con miras a ascender de grado. Estas capacitaciones pueden ser presenciales o vía remota. Estos cursos permiten "ampliar, profundizar, actualizar, enriquecer y complementar la formación con énfasis en la aplicación de conocimientos en los diferentes contextos que se desarrolla la función policial", dice su página web.

Luego de eso podría volver a salir a las calles. Hasta ahora no hay fecha de cuánto podría durar el curso para Zamora. El jefe de zona Santiago Este, general Juan Igor Muñoz, señaló ayer que, pese a la amonestación en su hoja de vida, este podría realizar una carrera funcionaria "profesional reglamentaria".

Por su parte, Zamora dijo a este medio que no conoce los plazos que puedan durar estos procesos, además de señalar que está "totalmente contento" con la noticia de que será reincorporado a Carabineros.

Hasta ahora el exfuncionario se había mantenido trabajando con la diputada republicana Chiara Barchiesi, en labores administrativas en el Congreso Nacional.

#### La relación laboral con la diputada Barchiesi

La diputada Barchiesi señaló a La Tercera que el mismo día en que Zamora supo que podía volver a Carabineros, él se comunicó con ella: "El martes Sebastián fue informado por su abogada respecto de la resolución de Carabineros para reintegrarlo a sus filas y ese mismo día conversó conmigo para darme la buena noticia. Yo conocí a Sebastián en una manifestación en las afueras del Congreso el año pasado a propósito de la tramitación de la Ley Nain Retamal; estaba al tanto de su caso por la información de prensa y siempre confié en su inocencia".

En ese sentido, la parlamentaria relató cómo se produjo su relación laboral con el exuniformado: "Sebastián lo pasó muy mal. Me llamó mucho la atención que pese a todo el dolor que le estaba tocando vivir -fue expulsado de carabineros y estuvo en prisión-, había decidido ingresar a estudiar Administración Pública, con mucho sacrificio. Así que lo invité a hacer la práctica en mi equipo parlamentario en el Congreso y su desempeño fue extraordinario. Así que finalmente se quedó trabajando con nosotros por todo este tiempo, primero como practicante y luego como profesional".

"Estoy con sentimientos encontrados, porque lamento que deje nuestro equipo parlamentario, pero estoy feliz de que pueda continuar con su sueño de servir a Chile desde las filas de la institución que él tanto quiere. Carabineros recupera a uno de sus mejores hombres", remató.

#### Fiscalía busca anular juicio

Por otra parte, el 5 de agosto, los fiscales Marcelo Carrasco y Ximena Chong ingresaron un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones, buscando dejar sin efecto la sentencia absolutoria.

Lo mismo hicieron el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, el Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial y el abogado particular Yuri Santander, quien representó al manifestante víctima de la caída al río. El 30 de agosto, la Corte declaró admisibles estos recursos.

Así las cosas, ayer la fiscal Chong y el INDH acudieron a la corte a presentar sus alegatos, mientras que hoy fue el turno del abogado de Zamora, el exfiscal Alejandro Peña. "Hoy, luego de escuchar los alegatos, la Corte de Santiago fijó para el 1 de octubre la entrega de la sentencia acerca de los recursos de nulidad. Esperamos esa fecha con el convencimiento íntimo que será la última instancia de este largo y doloroso proceso que vivió Sebastián y que llegará a su fin", señaló el abogado a este medio.



### Tohá detalla plan para Fiestas Patrias en comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados

Autoridad lamentó la coincidencia del partido del 17 de septiembre de Colo Colo con River Plate, el mismo día que parten las fondas.

#### José Navarrete

La comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados recibió este miércoles a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, para que la autoridad de gobierno entregara detalles del plan de contingencia que tienen previsto por Fiestas Patrias.

El año pasado se registraron 25 fallecidos en accidentes de tránsito a lo largo del país, aunque en esa oportunidad sólo hubo dos días feriados.

A la fecha, existe registro que durante Fiestas Patrias se realizarán 488 fondas y 73 fiestas costumbristas a lo largo del país. Se espera durante estas fechas más de 1.100.000 viajes en rutas y se proyecta la salida de más de 23.600 buses y más de 1 millón de pasajeros desde los terminales de la RM.

En esta ocasión, la diputada Gloria Naveillán, presidenta de la instancia, pidió a la secretaria de Estado informar "la estrategia" del Ejecutivo para garantizar la seguridad de la ciudadanía en las celebraciones.

#### Colo Colo v/s River Plate

Tohá calificó las fondas como eventos de "alto riesgo", por el tipo de instalaciones transitorias y el alto consumo de alcohol, e hizo ver su inquietud por la "mala coincidencia" del partido del 17 de septiembre de Colo Colo con River Plate, el mismo día que parten esas celebraciones.

"Hubo que elegir entre el 17 el 18 y el 19 como fechas para realizarlo, se intentó hacer cambios de estadios, se intentó hacer cambios de horario, nada se podía porque los convenios de este evento obligan a ciertos horarios por temas de transmisión televisiva", comentó.

Se exigió incrementar la seguridad privada y se reducirá el contingente habitual de Carabineros. No habrá público visitante en ese encuentro en el Estado Monumental.

"Los días de mayor riesgo de delitos violentos son los horarios nocturnos y los fines de semana. Y esto es como una larga noche, digamos, de varios días, con mucha fiesta, lo cual hace que, digamos, se amplíen los riesgos", planteó la ministra.

Tohá indicó que "a eso se sumó un elemen-



► La ministra Carolina Tohá se refirió al escenario de la semana de Fiestas Patrias como "una larga noche (...) con mucha fiesta, lo cual hace que se amplíen los riesgos".

to adicional, que el análisis que se ha hecho de los datos de los años anteriores tiende a confirmar, que es un factor particular de riesgo, y es que hay mucho consumo de alcohol".

"Analizando las características de los homicidios que se producen con motivo de estas fiestas, tienden a predominar los homicidios que tienen la característica de violencia interpersonal. Es decir, fundamentalmente homicidios ligados a riñas y violencia intrafamiliar, que se gatilla muy frecuentemente, no siempre evidentemente, pero está muy asociado al consumo excesivo de alcohol", expuso la autoridad.

#### "Focalización de prioridades"

La ministra Tohá indicó que hay una mesa de trabajo operando desde el 21 de agosto, con presencia intersectorial de Carabineros, la PDI, la Subsecretaría de Turismo, MOP, Minsal, Transportes, Senda y Senapred, entre otras entidades. Esta mesa tiene una versión a nivel regional que encabezan los distintos delegados.

Las medidas a aplicar están ligadas a los datos de las fiestas que están autorizadas y los indicadores de delitos y de siniestros de tránsito de los años anteriores.

"En base a eso, se hace una focalización de prioridades, se establecen los lugares de mayor riesgo, los lugares también de mayor ocurrencia de siniestros de tránsito, y se hizo desde el primer momento una orientación a los distintos municipios del país, a través de los delegados, en el sentido de tener prudencia, en la autorización de fiestas", puntualizó.

#### Personal de Carabineros

Sobre el contingente policial, Tohá especificó que para todas las actividades planificadas autorizadas hay una serie de turnos extraordinarios que están planificados en los días de mayor intensidad de las celebraciones. Carabineros contará con 8.570 efectivos y de ellos, 3.320 van a desarrollar sus funciones de la Región Metropolitana y 5.250 en el resto en las demás regiones del país.

La policía uniformada desarrollará fiscalizaciones con Senda para controlar el consumo de alcohol y de drogas y están planificados 114 operativos de fiscalización y control de drogas, 17 de ellos en la capital.

En las fondas, además, cuando son de una cierta magnitud, además de la presencia policial y las rondas que hace Carabineros, se establecen cuarteles transitorios. En 2024 serán ocho comisarías transitorias, dos subcomisarías y tres tenencias en las fiestas más grandes.

#### Nacional Edición papel digital



▶ La Esmeralda ingresó por el punto más austral de América tras recorrer nueve países.

### Buque escuela Esmeralda cumple 70 años y completa su crucero número 68

La nave, también conocida como la "Dama Blanca", ingresó a aguas jurisdiccionales chilenas a través del Cabo de Hornos.

A las 12:35 horas del día 10 de septiembre, la icónica "Dama Blanca" hizo su entrada a las aguas jurisdiccionales del país, al navegar frente al Cabo de Hornos, el extremo más austral de América y de Chile. Con este ingreso, el Buque Escuela Esmeralda está en la etapa final de su 68° Crucero de Instrucción, tras recorrer nueve países en América y Europa.

Bajo condiciones meteorológicas favorables, con vientos entre 30 y 35 nudos, el histórica bergantín-goleta informó a través de su comandante, el capitán de navío Fernando Méndez, que ingresó a territorio nacional acompañado de la lectura a viva voz de algunos versos del clásico de la literatura La Araucana.

El sargento 1º José Luarte, residente en el Faro de Cabo de Hornos junto a su familia, fue testigo presencial de este momento y uno de los primeros chilenos en ver su paso por territorio nacional.

"Cuando tuvimos a nuestra vista la Esmeralda, pasamos por todas las condiciones posibles: momentos de fuertes vientos, lluvias, granizos e incluso sol, lo que a ratos hacía difícil seguirle la pista. Al estar frente al faro, recibimos una comunicación que confirmaba su ingreso al país. Para mi familia fue un momento muy emotivo que nos impulsó a movilizarnos rápidamente y capturar el instante en una fotografía", dijo.

El ingreso de la "Esmeralda" fue acompañado también por el Helicóptero Naval N-46, que siguió a la nave mientras capturaba imágenes de su paso.

Este año, el Buque Escuela "Esmeralda" celebra 70 años de vida, navegando por los océanos como embajador de Chile en diversas latitudes del planeta. Tras 148 días de navegación, y 18.655 millas navegadas, se espera su arribo a la ciudad de Punta Arenas para el 17 de septiembre, previo paso por Puerto Williams el día 13.

En la capital de Magallanes y la Antártica Chilena, será el invitada de honor en las celebraciones de la semana de las Fiestas Patrias en territorio austral.●

#### EDUARDO FREI SE INCORPORA A GRUPO DE EXPRESIDENTES LIBERTAD Y DEMOCRACIA

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle se incorporó este miércoles al Grupo Libertad y Democracia, tras aceptar invitación de sus miembros fundadores. La información la confirmó el grupo mediante un comunicado, firmado por el exmandatario de Colombia Iván Duque.

#### Contraloría detecta irregularidades del ISP y Cenabast por retiro de medicamentos distribuidos a la red asistencial de salud

La Contraloría General de la República detectó irregularidades en los procesos de control, monitoreo y retiro de medicamentos del mercado por parte del Instituto de Salud Pública (ISP) y Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast). En ambas entidades se realizaron informes que dieron cuenta de la situación afectando el control y monitoreo de productos que son distribuidos a la red asistencial de salud del país. En el caso del ISP, en el informe detalló que entre los meses de febrero de 2020 y junio de 2023 el servicio incumplió con su rol como encargado de "la vigilancia de la seguridad de las especialidades farmacéuticas registradas". Evidenciando la ausencia en el control sobre el retiro de fármacos alertados. Por otra parte, en Cenabast, la Contraloría



dio cuenta de que la entidad carece de "mecanismos que permitan controlar e identificar los lotes de productos que son distribuidos a la red asistencial de salud del país".

Esto impide la correcta aplicación de multas, entre otras falencias.

#### Extraditan desde Paraguay a uno de los implicados en asalto en el aeropuerto y homicidio de funcionario de la DGAC



Detectives de Interpol Chile, en un trabajo colaborativo con pares de Paraguay, concretaron un procedimiento de extradición de un individuo chileno de 36 años que mantenía una notificación roja por hechos ocurridos en el Aeropuerto de Santiago la mañana del 8 de marzo de 2023. Esa jornada, un grupo de asaltantes irrumpió en la terminal aérea con el fin de hacerse con un botín de 32 millones de dólares proveniente desde Miami en un avión Latam. Los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) se enfrentaron a balazos con los asaltantes. El resultado fue de dos fallecidos: el trabajador Claudio Villar Rodríguez, que fue abatido por los ladrones, y un delincuente que murió en la losa. Hace cerca de dos meses, la Policía de Investigaciones (PDI) concretó la detención de nueve miembros de la banda y un décimo integrante fue apresado en julio en Paraguay.

#### Chileno acusado de viajar a EE.UU. para abusar de menor se declara inocente

El hombre chileno de 21 años que fue detenido por la policía en agosto al llegar al Aeropuerto de Los Ángeles, Estados Unidos, bajo la sospecha de que habría viajado desde Chile para abusar de una menor de edad que conoció online, se declaró como "inocente" ante los cargos federales que se le imputan. Según los antecedentes que dieron a conocer desde el Departamento de Policía de Glendora, el hombre -identificado como Daniel Aravena Oliva- pasó varios meses manipulando a la víctima (14 años) a través de plataformas online, entre ellas Roblox. De acuerdo al medio local MyNewsLA, Aravena se declaró como "inocente" ante múltiples cargos federales.

#### Imputados de parricidio: en prisión preventiva quedan padres de niña de seis meses

Con la medida cautelar de prisión preventiva quedaron los padres de una lactante de seis meses, que falleció el pasado 7 de septiembre luego de ser llevada a un servicio de urgencias con heridas en su cráneo, en la Región del Maule. El fiscal de Curicó, Jaime Rojas, explicó que la pareja llevó a la menor al hospital local el 4 de septiembre. Los funcionarios del centro asistencial, al notar el estado de la niña, "advierten que esta es una situación irregular, dando aviso a Carabineros y donde se activa el protocolo de rigor", sostuvo. La muerte de la lactante se constató tres días después de su llegada a urgencias. El Tribunal estableció un plazo de seis meses para la investigación del caso.



▶ Un periodista usa un teléfono mientras una pantalla muestra el debate entre Donald Trump y Kamala Harris en Filadelfia, el 10 de septiembre de 2024.

### El día después del debate: ¿Quién fue el ganador: Kamala Harris o Donald Trump?

La prensa estadounidense, los expertos y las encuestas se inclinan por la candidata demócrata, quien logró poner a la defensiva a su rival republicano tras hacerlo "morder el anzuelo" durante la cita en Filadelfia.

#### Fernando Fuentes

Señalamientos cruzados, encontronazos e información falsa. Así se resume el primer debate entre Kamala Harris y Donald Trump en la carrera por la Presidencia de Estados Unidos. La jornada desarrollada la noche de este martes en Filadelfia se extendió más allá de los 90 minutos presupuestados. Fueron 105 minutos en que los aspirantes a la Casa Blanca protagonizaron duros cruces en temas como la migración, el aborto, la economía, la raza y la política exterior. ¿Finalmente, quién se impuso? La prensa estadounidense, los expertos y las encuestas se inclinan por la candidata demócrata, quien logró poner a la defensiva a su rival republicano tras hacerlo "morder el anzuelo" durante la cita en el National Constitution Center.

Ya en sus titulares, los principales diarios de Estados Unidos dieron cuenta de la mejor performance de la candidata demócrata. "Harris pone a la defensiva a Trump en un feroz debate" fue el titular de The New York Times en su versión digital. En palabras del artículo principal, "la vicepresidenta mostró sus habilidades de fiscal para meterse en la piel de Trump en un choque de visiones y estilo". "Harris dominó el acto casi desde el inicio. Ella puso el cebo. Él mordió el anzuelo. A contrapié, Trump se metió una y otra vez en callejones sin salida retóricos", argumentó. Respecto a su rival republicano, el medio señaló: "Trump se encontró en una posición defensiva, volviendo a litigar su historial en vez de destrozar el de ella".

"Harris ataca duramente a Trump, lo que provoca réplicas con una retórica ardiente", destacó por su parte The Washington Post en su edición digital. Es más, el periódico concluye que el debate marcó un antes y un después tras la salida de Joe Biden de la campaña: "La actuación de la vicepresidenta Kamala Harris y la reacción a menudo frustrada de Donald Trump subrayaron cuánto ha cambiado la dinámica de la carrera desde que el presidente Joe Biden terminó su campaña". Para el medio, Harris consiguió meterse "en la piel de Trump con el objetivo de 'provocarlo'", objetivo final del equipo de la candidata demócrata en el que ha estado trabajando durante varios días.

Por su parte, The Wall Street Journal resumió que "Harris ceba a Trump en un acalorado debate presidencial". Para el medio económico, Harris se burló y criticó a Trump cumpliendo así con su "estrategia destinada a sacar al expresidente de su juego". Lo consiguió, considera el citado periódico, que destaca una frase de la candidata demócrata a su rival: "No estás compitiendo contra Biden, estás compitiendo contra mí".

David Firestone, editor adjunto del consejo editorial de The New York Times, comentó que "Trump volvió a ser quien es en realidad". "Durante los primeros 10 minutos aproximadamente del debate del martes por la noche parecía que podría haber
aparecido en Filadelfia la versión contenida de Donald Trump, el que aprendió la
lección tras no haber podido controlar sus
impulsos en los debates de 2020 con Joe Biden (...) Pero no duró, y nadie que haya seguido a Trump en la última década pensó
que pudiera durar", escribió. A juicio de Firestone, "el debate fue un éxito rotundo
para Harris, no solo porque pudo definirse a sí misma y sus planes, sino porque
pudo presionar algunos botones y dejar que
Trump mostrara su verdadero yo".

En una columna de su consejo editorial, The Washington Post aseguró que "la vicepresidenta ganó el debate presidencial del martes tanto por el tono como por el contenido". Según el medio: "Harris presentó una visión positiva de una nación

#### **Mundo** Edición papel digital

#### **SIGUE** ▶ ▶

que, a pesar de sus defectos, se encuentra en una situación extraordinariamente buena, implorando al país que escape de la crueldad que ha definido su política reciente. Trump, en cambio, describió un Estados Unidos ficticio que es una 'nación fallida' al borde de una 'Tercera Guerra Mundial', en la que el crimen está aumentando y los inmigrantes se están apoderando violentamente de pequeñas ciudades y se están comiendo a las mascotas de los estadounidenses. La esencia que se desprendía de esta actitud, a la vez oscura y egocéntrica, contrastaba con la perspectiva positiva de Harris". "Esta poesía de campaña todavía tendrá que traducirse en prosa política, pero habla con más elocuencia sobre la posición y el potencial del país que la retórica más oscura de Trump", concluyó.

Para Frank Bruni, profesor de periodismo y políticas públicas en la Universidad de Duke y autor del libro The Age of Grievance, "el martes por la noche Trump hizo el ridículo de manera delirante y divagante, y aunque Harris no hizo todo bien, tuvo el buen sentido de alternar entre llamarle la atención y simplemente observar cómo se desmoronaba". "Y Trump puede ser derrotado. Esa fue la conclusión más clara del martes por la noche. Insuficientemente preparado y manifiestamente perturbado, se vio reducido a insultos y silbidos", escribió en The New York Times.

"La performance de Kamala fue mejor de lo que se esperaba. Los dos buscaron provocarse y no sé si llamaría 'explosión' lo de Trump, pero claramente Harris consiguió generarle molestia y bastante agitación. Pero, por otro lado, creo que Kamala no hablo mucho de la parte sustancial. Fue un debate bastante básico", afirmó Martín de Luca, exfiscal de Nueva York y asesor estratégico, a France 24.

Y las encuestas parecieron confirmar la buena evaluación de Harris en el debate. Los observadores del cara a cara en Filadelfia dijeron a CNN, con un 63% frente a un 37%, que Harris tuvo un mejor desempeño en el escenario del National Constitution Center.

Los resultados de la encuesta anticipada marcan un cambio con respecto a la reacción al debate presidencial de junio, cuando los votantes que vieron el enfrentamiento entre Trump y Joe Biden dijeron, con un 67% frente a un 33%, que el republicano superó a su rival demócrata. Ese cara a cara fue una rara victoria presidencial para Trump: en 2020 y 2016, los observadores de los debates consideraron que Biden y Hillary Clinton lo superaron en todos los debates presidenciales.

Antes del debate de este martes, los mismos votantes consultados por CNN estaban divididos en partes iguales sobre qué candidato tendría un mejor desempeño: el 50% dijo que Harris lo haría y el otro 50%, que Trump. Y después, el 96% de los partidarios de la demócrata que sintonizaron el debate dijeron que su candidato elegi-





▶ Tras debate, la estrella pop Taylor Swift posteó: "Votaré por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales del 2024".

do había hecho un mejor trabajo, mientras que una mayoría más pequeña, el 69% de los partidarios de Trump, le atribuyeron el mérito de haber tenido una mejor noche.

Sin embargo, una mayoría del 82% de los votantes registrados que vieron el debate del martes dijo que no afectó su elección de presidente. Otro 14% dijo que les hizo reconsiderar su decisión, pero no cambiar de opinión, y un 4% dijo que les hizo cambiar de opinión sobre a quién votar.

The Washington Post preguntó tras el debate a un grupo de votantes de estados clave. De los 25 participantes, 23 opinaron que Harris tuvo un "mejor desempeño" frente a Trump. Harris parece haber consolidado el apoyo de los votantes que se inclinaban hacia ella, apuntó el diario. Entre los 12 votantes que dijeron que "probablemente" la apoyarían antes del debate, cinco dijeron que "definitivamente" la votarían, y el resto dijo que todavía se inclinan por ella. Entre los nueve votantes que se mostraron a favor de Trump y respondieron la pregunta posterior al debate, ninguno dijo que definitivamente lo apoyaría. Dos señalaron que probablemente votarán por Harris y uno planea votar por un tercer partido.

Con todo, Stephen Collinson, en un análisis de CNN, advirtió que si bien "Harris superó a Trump en el debate", "no hay garantía de que eso influya en las elecciones". Aunque el republicano, una vez finalizado el debate, como "buen vendedor", como lo calificó The New York Times, se dirigió a la sala de prensa para repasar su propia actuación. "Ha sido el mejor debate de mi vida", aseguró.

# Equipo de candidata demócrata pide ahora segundo cara a cara con el republicano

"Cuando pierdes, inmediatamente quieres la revancha", afirmó el expresidente estadounidense.

#### Europa Press

El equipo de la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, reclamó un segundo debate televisado con el republicano Donald Trump, después de que la candidata demócrata saliera airosa de un primer cara a cara en el que logró poner a la defensiva al magnate y antiguo inquilino de la Casa Blanca.

El 63% de los votantes que vieron el duelo que ambos candidatos libraron ante las cámaras el martes por la noche consideran que Harris lo hizo mejor, frente al 37% que se inclina por Trump, según una encuesta divulgada por la cadena CNN.

Entre los votantes demócratas el entusiasmo es masivo y un 96% dan por vencedora a su candidata, mientras que en el campo republicano un 69% creen que Trump ganó, según el mismo sondeo. "Ha sido divertido. Vamos a hacerlo otra vez", pidió en redes sociales un asesor de Harris, Brian Fallon.

El equipo de campaña de la vicepresidenta planteó que los dos candidatos vuelvan a verse las caras en octubre. "La vicepresidenta Harris está lista para un segundo debate. ¿Lo está Trump?", expuso en un correo electrónico, según ABC News, organizadora del primer y por ahora único duelo televisado.

Trump, que públicamente había retado a Harris a celebrar tres debates, señaló que los demócratas quieren ahora otro "porque perdieron", en una insólita declaración ante los periodistas acreditados para seguir el encuentro del martes en Filadelfia.

El expresidente, sin embargo, se mostró más reacio en una posterior entrevista a Fox News: "Quizás no deberíamos hacerlo". En este sentido, se autoproclamó vencedor de la cita y puso en duda la premura de los demócratas en pedir un nuevo debate: "Cuando pierdes, inmediatamente quieres la revancha".

Varias cadenas se habían ofrecido a acoger otro cara a cara entre Trump y Harris, pero por ahora la única cita confirmada es el debate entre los compañeros de fórmula de ambos. Los aspirantes a la Vicepresidencia se verán el próximo 1 de octubre.



➤ Según CNN, 96% de los demócratas dio por vencedora a Kamala Harris, mientras que 69% de republicanos cree que ganó Trump.



#### PRESIDENTE DE ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA PIDE QUE APRUEBEN UNA RESOLUCIÓN PARA CORTAR RELACIONES CON ESPAÑA

Jorge Rodríguez, solicitó a los diputados que aprueben una resolución para cortar relaciones diplomáticas y comerciales con España después de que el congreso de ese país aprobó una resolución que insta al gobierno a reconocer al candidato opositor Edmundo González.

### Congreso español complica estrategia de Sánchez tras instarlo a reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela

El pleno del legislativo aprobó una moción del opositor Partido Popular, dificultando los planes del jefe de gobierno de buscar una mediación entre Nicolás Maduro y la oposición venezolana.

#### Bastián Díaz

La oposición española, liderada por el Partido Popular (PP), propuso en la sesión de este miércoles en el Congreso el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela, a más de un mes de las elecciones que terminaron, Nicolás Maduro por un lado y la oposición por otro, adjudicándose la victoria de los comicios.

Con 177 votos a favor, 164 en contra y una abstención, el legislativo español aprobó la "proposición no de ley", una declaración que insta al gobierno a reconocer a González "como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela y, por tanto, como presidente electo y legítimo de Venezuela".

Aún con puro valor simbólico, ya que este reconocimiento político no es vinculante, la iniciativa choca contra la voluntad del gobierno español con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez a la cabeza. El presidente del gobierno, que acaba de llegar a Madrid después de un viaje por China, ha estado en medio de las negociaciones entre Maduro y la oposición venezolana para buscar una solución a la crisis poselectoral.

Esta proposición llega en una semana clave, luego de que España recibiera como asilado político a Edmundo González, el candidato opositor en las pasadas elecciones. A pesar de que Madrid y la Unión Europea no han reconocido ninguna victoria de Nicolás Maduro, tampoco se adelantan a reconocer a González. En Bruselas, algunos hablan de "no repetir el error Guaidó", en alusión a Juan Guaidó, el líder opositor venezolano que juró como "Presidente encargado" que terminó exiliado en Miami.

De hecho, parte de la iniciativa del Partido Popular sí era del gusto del PSOE, que apoyó las declaraciones referidas a la condena de la represión del régimen de Maduro y su atropello de los derechos humanos, pero no toda la propuesta. Algunos comentaristas políticos señalan que la iniciativa de la formación de Alberto Núñez Feijóo tenía, entre sus fines, "abrir fisuras" en la coalición oficialista, y de hecho habría tenido éxito: el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que normalmente vota junto a los socialistas, esta vez aprobó la iniciativa del PP, sumándose así a Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria, para conseguir los 177 votos.

Otro partido, que al final no tomó parte en la votación, fue Junts, del líder catalán Carles Puigdemont. En un principio no habían dejado su postura clara, pero al final los diputados de la formación catalana se ausentaron de la discusión parlamentaria, para acudir a los actos de celebración de la Diada de Cataluña, el día oficial de aquella comunidad autónoma.

A pesar de la aprobación de la iniciativa "popular", no hay ningún efecto práctico en ella: es el Ejecutivo y solo el Ejecutivo el que tiene competencias sobre a quién reconoce como presidente de un país. De momento, la posición de Sánchez ha sido la de que esa decisión se tomará en conjunto como Unión Europea.

Desde el gobierno español, indica el diario El País, "no es que no crean" que Edmundo González es el ganador legítimo de las
elecciones, sino que están metidos "en otra
operación más de fondo con sus socios europeos y algunos países muy relevantes de
Latinoamérica como Brasil y Colombia, que
están buscando una salida para que Nicolás
Maduro abandone el poder y permita una
salida negociada".

Ya en China, el presidente Pedro Sánchez comentaba la situación sobre Venezuela. "El gobierno de España ha pedido la publicación de las actas de las elecciones en Venezuela. No reconocemos la victoria de Maduro y trabajamos por la unidad dentro de la Unión Europea que permita un margen de mediación, de aquí a final de año, para que podamos encontrar una salida que vehicule la voluntad democrática expresada en

las urnas del pueblo venezolano", aseguró en una conversación con la prensa.

Desde Bruselas, el alto representante para Política Exterior y Seguridad de una Unión Europea, Josep Borrell, había indicado hace un par de semanas: "No podemos aceptar la legitimidad de Maduro como presidente electo, el Consejo ha decidido que no tiene legitimidad democrática como presidente". En su posición, Maduro es un "presidente de facto", al cual el bloque le niega su "legitimidad democrática".

El canciller español José Manuel Albares, por su parte, ha pedido "actuar con inteligencia", refiriéndose a la no necesidad de reconocer aún la presidencia de González. El gobierno español, de momento, busca "el margen de mediación" hasta este fin de año, mirando al momento en que debería tomar posesión el ganador de las elecciones, es decir, el 10 de enero próximo.

De todos modos, Sánchez también aprovechó de criticar la actitud del PP, que a principio de semana, cuando Edmundo González apareció en España, atacó al gobierno por asilarlo, asegurando que "no es hacerle un favor a la democracia, es quitarle un problema a la dictadura de Maduro".

Como respuesta, Sánchez señaló: "La oposición está en lo de siempre, en decir que no a todo lo que haga el gobierno, sea lo que sea. Si asilamos, porque asilamos, si no asilamos, porque no asilamos. Si una persona pide asilo y decimos que no, ¿cuál hubiera sido la reacción en este caso justificada de la oposición y del conjunto de la sociedad española? El asilo no deja de ser un gesto de humanidad con personas que están sufriendo la persecución y la represión".

En tanto, desde Venezuela, el ministro de Interior y número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se refirió a lo ocurrido en el Congreso español: "¿Qué carajo tiene que ver el Congreso de España con los asuntos internos de Venezuela? Nos creen colonia y ellos se creen imperio. De aquí los echamos, hace 300 años, y los vamos a volver a echar cada vez que intenten meterse en los asuntos internos de Venezuela. A ellos y a cualquier imperialista". •



► Parlamento español vota el reconocimiento a Edmundo González como presidente.



### La Legislatura mexicana aprueba una reforma judicial que ha desconcertado a los inversores

Los críticos afirman que la reforma podría desalentar la inversión extranjera y socavar la independencia judicial.

#### José de Córdoba y Anthony Harrup/The Wall Street

La legislatura de México aprobó una polémica revisión del sistema judicial del país, una reforma que ha inquietado a los inversores y ha suscitado fuertes críticas en Estados Unidos.

El Senado aprobó una enmienda constitucional para sustituir a todos los jueces federales del país en una ruidosa sesión que duró hasta más allá de la medianoche. La Cámara Baja del país aprobó el proyecto de ley la semana pasada.

El Senado votó 86-41 a favor del proyecto de ley, que ha preocupado a los inversores y ha suscitado temores de que la medida pueda poner en peligro la independencia de los tribunales de México y poner en peligro el comercio y la inversión con Estados Unidos.

La sesión se interrumpió cuando manifestantes que ondeaban banderas mexicanas entraron a la fuerza en el edificio del Senado, lo que llevó a los senadores a trasladarse a un lugar alternativo que estaba fuertemente custodiado por la policía. Más de 50.000 trabajadores judiciales, así como jueces federales y la Corte Suprema, han estado en huelga para protestar contra la reforma propuesta.

La reestructuración judicial forma parte de una serie de cambios constitucionales que el presidente Andrés Manuel López Obrador está impulsando en el Congreso en su último mes en el cargo, aprovechando la supermayoría que obtuvo el partido gobernante, Morena, en las elecciones generales del 2 de junio.

Claudia Sheinbaum, una protegida de López Obrador que asumirá el cargo el 1 de octubre, ha defendido la reforma diciendo que tiene como objetivo limpiar la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial.

"Los inversionistas nacionales y extranjeros no tienen nada de qué preocuparse", dijo el lunes. "Por el contrario, deben saber que sus inversiones serán bien atendidas en México".

El presidente de Morena y futuro secretario de Educación, Mario Delgado, calificó la reforma judicial como "un gran regalo de despedida" para López Obrador, "un gigante en la historia de nuestro país".

El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara Baja del Congreso la semana pasada, donde Morena tiene la mayoría de dos tercios necesaria para hacer cambios constitucionales. También necesita ser aprobado por 17 de las 32 legislaturas estatales del país, un resultado probable dado que Morena tiene mayoría en 27 de ellas.

Según la reforma, los más de 1.700 jueces federales y magistrados de la Suprema Corte del país serán reemplazados mediante elecciones que se celebrarán en 2025 y 2027.

Es probable que los cambios sean una distracción para Sheinbaum, que ha esbozado un ambicioso programa que incluye la expansión de las pensiones, la atracción de inversión extranjera y la pacificación de franjas del país ahora controladas por poderosos cárteles de la droga.

"Tendremos un sistema judicial desestabilizado", dijo Ana Laura Magaloni, abogada y académica legal. "Es un problema más para ella, un gasto innecesario".

Muchos dicen que la reforma podría perjudicar los esfuerzos de México por atraer los miles de millones de dólares en inversiones que necesita para construir la infraestructura necesaria para atraer a las empresas que se trasladan a México para estar cerca de los mercados estadounidenses. La denominada "nearshoring" es un elemento central del plan económico de Sheinbaum. Los críticos dicen que los inversores extranjeros pueden temer que los jueces se vuelvan dependientes de los electores o pongan las consideraciones políticas por delante de la ley.

"La percepción de que no hay un poder judicial independiente limitará las inversiones que se atraerán", dijo Luis de la Calle, director de una firma de consultoría económica en México y exnegociador comercial. "El gobierno puede perder dos años muy importantes porque esos proyectos tardan mucho en desarrollarse".

Los cambios judiciales también podrían poner a México en desacuerdo con sus socios en el pacto comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, mientras los tres países se preparan para revisar el tratado en



► El presidente Andrés López Obrador, en el Palacio Nacional, en Ciudad de México.

2026. El reemplazo del poder judicial también podría perturbar los tribunales laborales bajo el pacto y violar las disposiciones que exigen magistrados independientes, según la Cámara de Comercio Americana de México.

Según un análisis de la Corte Suprema de México, los cambios podrían poner en peligro las negociaciones para renovar el acuerdo de libre comercio T-MEC si no se protegen los derechos de los inversores extranjeros.

"Hay tantas cosas que los tres países pueden hacer juntos cuando se revise el tratado en 2026, incluso sobre China o la transición energética. Muchas cosas más productivas que pelearse por esta revisión", dijo Juan Carlos Baker, quien se desempeñó como subsecretario de Comercio de México durante las negociaciones del acuerdo.

El peso se debilitó un 1% el martes antes de la votación del Senado. La moneda ha perdido un 15% de su valor frente al dólar desde las elecciones.

La mayoría de los inversionistas considera que Sheinbaum es más pragmática que López Obrador, y creen que una vez en el poder, ella se orientará hacia políticas más favorables a las empresas, dijo Ernesto Revilla, economista jefe para América Latina de Citigroup, en un informe.

Pero "en nuestra opinión, el mercado está subestimando el grado en que está comprometida con la agenda de reformas y cuánto cree en los principios detrás de la reforma constitucional", agregó.

López Obrador ha restado importancia a las preocupaciones sobre una posible reducción de la inversión y señala que el peso sigue siendo más fuerte que cuando asumió el cargo a pesar de sus recientes pérdidas.

Con frecuencia ha dicho que planea retirarse a su casa de campo en el sur de México y que no ejercerá el poder tras bastidores. Pero muchos analistas políticos dicen que creen que López Obrador mantendrá una fuerte influencia sobre el partido Morena.

"López Obrador arrojará una sombra muy grande y de largo plazo sobre el gobierno de Sheinbaum", dijo Jorge Castañeda, exministro de Relaciones Exteriores mexicano. "Las consecuencias de esta decisión se sentirán durante muchos años".



### El 63,5% de los adultos mayores en Chile cree que tener relaciones sexuales ayuda a su bienestar personal

► Cuántas parejas sexuales ha tenido una mujer mayor de 60 años en Chile, es una de las interrogantes que aborda el análisis.

¿Cuándo fue su última relación? ¿A qué edad fue su primera relación? Estas son algunas de las preguntas que respondió el inédito análisis de un programa de estudios sobre adultos mayores de la U. del Desarrollo.

#### Cristina Pérez

Chile enfrenta una transformación demográfica significativa, con un creciente envejecimiento poblacional. Actualmente, el 19,2% de los chilenos tiene 60 años o más, una cifra que se proyecta aumentará al 32,1% para el 2050. En este contexto, entender la realidad de la sexualidad en las personas mayores es crucial para promover su bienestar integral, reconociendo que esta sigue siendo un componente vital de la calidad de vida a cualquier edad.

Eso fue lo que hizo el Programa de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores (CI-PEM), un centro de la Universidad del Desarrollo y la Caja de Compensación Los Héroes. A través de un análisis, comparó las prácticas sexuales de los mayores de 60 años con el resto de la población, con el objetivo de entender cómo estas impactan su percepción de calidad de vida. La investigación refleja que el envejecimiento no implica el fin de la vida sexual, sino una evolución de las dinámicas y experiencias.

Los resultados fueron extraídos de la Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023, realizada por el Ministerio de Salud, en la que participaron 20.392 personas, 4.688 de ellas mayores de 60 años, que aportaron datos fundamentales para comprender cómo la sexualidad y el bienestar están estrechamente vinculados en esta etapa de la vida.

El estudio ha revelado que el 63,5% de las personas mayores en Chile considera que mantener relaciones sexuales regularmente es fundamental para su bienestar personal. Este hallazgo desafía las percepciones convencionales que asocian la vejez con el fin de la vida sexual activa. "La sexualidad no se limita a la actividad sexual en sí, sino que abarca aspectos biológicos, psicológicos, sociales y afectivos", señala Mauricio Apablaza, director de CIPEM. Esto subraya la importancia de un enfoque inclusivo que reconozca la sexualidad como un componente integral del bienestar en todas las etapas de la vida.

#### Salud física y emocional

Apablaza también destaca que la percepción de la sexualidad en las personas mayores está moldeada por factores como la salud física, la estabilidad emocional y la duración de las relaciones. "A diferencia de otros grupos etarios, la vida sexual de los mayores está condicionada por su trayectoria vital y sus experiencias acumuladas", afirma. Además, el creciente reconocimiento de la sexualidad en la vejez y la ruptura de estereotipos promueven una actitud más abierta hacia este tema, impulsando una mayor visibilidad y aceptación de las necesidades sexuales en la tercera edad.

Las personas mayores que están en pareja tienden a tener una percepción más positiva de su vida sexual y amorosa en comparación con aquellas que están solteras o viudas. Esta satisfacción se debe, en parte, a la continuidad de la intimidad y el apoyo emocional que proporcionan las relaciones estables. "La estabilidad afectiva no solo mejora el bienestar individual, sino que también refuerza la cohesión social en la vejez", añade Apablaza. Sin embargo, las personas solteras enfrentan desafíos como el aislamiento, lo que puede afectar negativamente su calidad de vida, subrayando la necesidad de redes de apoyo y servicios de salud emocional y sexual.

Otro hallazgo relevante del estudio, es la frecuencia de la actividad sexual según la edad. Mientras que el 69% de las personas entre 18 y 39 años reportaron haber tenido relaciones sexuales en el último mes, solo un 8,6% de los





► El descenso de la actividad sexual con la edad es un fenómeno natural, pero influenciado por factores físicos y sociales.

#### SIGUE

mayores de 80 años mencionó lo mismo. Esto refleja que, aunque la actividad sexual disminuye con la edad, la importancia de la sexualidad en el bienestar general sigue presente en todas las etapas de la vida.

Apablaza destaca la necesidad de políticas públicas que aborden la salud sexual de manera integral en esta etapa de la vida. "Es urgente desarrollar programas preventivos que no solo enfoquen las relaciones sexuales, sino que abarquen toda la sexualidad, incluyendo aspectos emocionales, psicológicos y relacionales", afirma.

El descenso en la actividad sexual con la edad es un fenómeno natural, influenciado por factores físicos y emocionales. Sin embargo, Apablaza enfatiza que la actividad sexual sigue ofreciendo beneficios significativos para las personas mayores. "Puede mejorar la salud cardiovascular, reducir el estrés, aumentar la autoestima y fortalecer los vínculos emocionales", explica.

A pesar de la disminución en la frecuencia de relaciones sexuales, Apablaza resalta que no existe un "promedio ideal" de actividad sexual en la tercera edad. "La sexualidad es un componente fundamental del bienestar y su valoración depende de cada individuo", agrega. La promoción de una salud sexual integral debe ser respaldada por instituciones como universidades, hospitales y el Estado, quienes pueden contribuir a crear un envejecimiento más activo y saludable, garantizando que los mayores disfruten de una vida plena y digna.

#### ¿Cuál es la edad promedio del inicio de la actividad sexual?

Las generaciones más jóvenes en Chile comienzan su vida sexual a una edad más temprana en comparación con los adultos mayores. Según el estudio, la población de entre 18 y 39 años iniciaron su actividad sexual a los 19 años en promedio, mientras que aquellos mayores de 80 años lo hicieron a los 24 años. Esta diferencia refleja los cambios en las normas sociales y el acceso a la información sobre sexualidad, que ha sido más limitada para las generaciones mayores. La educación sexual en la escuela también ha jugado un papel clave en esta evolución: solo un 11,6% de los mayores de 80 años recibió educación sexual en la enseñanza básica, en comparación con un 35% de los más jóvenes.

Apablaza, señala que estos cambios responden a un contexto sociocultural diferente: "Las generaciones mayores crecieron en un entorno más conservador, con menos información y acceso a la educación sexual, lo que retrasó el inicio de su vida sexual. En contraste, los jóvenes han tenido una mayor apertura y acceso a educación sexual en las escuelas". La diferencia en el acceso a información sobre sexualidad también se observa en la enseñanza media, donde el 57% de los jóvenes de 18 a 39 años recibió educación sexual, mientras que solo un 17,8% de los mayores de 80 lo hizo.

En tanto, agrega que la educación sexual no depende exclusivamente de la escuela, ya que otros agentes, como la familia, los pares y las experiencias personales, también juegan un papel formador. La ausencia de educación sexual formal en etapas tempranas puede haber limitado el acceso a información sobre salud sexual y bienestar, aunque algunas personas mayores pueden haber alcanzado una vida sexual plena a través de otros medios.

El estudio revela además diferencias significativas en las primeras experiencias sexuales. Mientras que solo el 1,5% de los jóvenes de 18 a 39 años tuvo a su esposo/a como su primera pareja sexual, esta cifra aumenta al 33,5% entre quienes superan los 80 años. Este contraste también se refleja en la elección de pareja: un 63% de los jóvenes mencionó que su primera pareja fue un pololo o novio, en comparación con el 39,7% de los adultos mayores. Estas cifras ilustran cómo las dinámicas relacionales han cambiado con el tiempo, influenciadas por la mayor libertad y diversidad en las relaciones de pareja.

Otro aspecto relevante del informe es la diferencia en el número de parejas sexuales a lo largo de la vida. Mientras que un 49,4% de las mujeres mayores ha tenido una sola pareja, esta cifra es mucho menor entre los hombres, con solo un 15,2%. Además, más del 90% de las mujeres mayores ha tenido menos de cuatro parejas sexuales, en comparación con menos del 50% de los hombres. Estos datos sugieren que las experiencias sexuales de las mujeres mayores han sido más limitadas en número, en contraste con las de los hombres, lo que también refleja las normas sociales y de género predominantes en sus generaciones.

Entre los mayores de 80 años, un 33,5% tuvo su primera relación sexual con su cónyuge, en contraste con generaciones más jóvenes, donde la sexualidad se inicia mayormente en el contexto de pololeo o relaciones informales. Este dato subraya cómo, en el pasado, la vida sexual estaba profundamente vinculada al matrimonio y a la estabilidad conyugal. Sin embargo, en las últimas décadas, las normas sociales han cambiado significativamente, promoviendo una mayor flexibilidad y diversidad en las relaciones afectivas y sexuales entre los jóvenes.

Según Apablaza, existen notables diferencias en el número de parejas sexuales entre hombres y mujeres mayores. "Mientras los hombres mayores tenían mayor libertad, las mujeres enfrentaban restricciones sociales más severas", lo que ha generado vivencias sexuales muy diferentes en la vejez.

#### No se habla del tema

Un dato relevante del estudio es que el 89,4% de las personas mayores no hablaba de temas sexuales en su hogar durante la infancia, lo que refleja una cultura de silencio en torno a la sexualidad en generaciones anteriores. Esta falta de comunicación familiar contrastaría con las generaciones más jóvenes, donde estos temas son más discutidos. Ante este vacío, la educación sexual escolar toma mayor relevancia, al ofrecer un espacio clave para proveer conocimientos fundamentales y promover una actitud saludable hacia la sexualidad desde una edad temprana.

Apablaza también destaca la necesidad de fortalecer la salud sexual en las personas mayores a través de programas especializados y educación adaptada a sus necesidades. Para lograrlo, Chile debe adoptar un enfoque multisectorial que involucre al Estado, las familias y la sociedad civil en el desarrollo de iniciativas integrales. Las universidades podrían jugar un rol clave en la formación de profesionales especializados en gerontología sexual, mientras que el acceso a servicios de salud sexual adaptados a la tercera edad debería ser una prioridad en la política pública.



### Capturan la imagen más detallada del gas burbujeante en la superficie de una estrella

Por primera vez, y desde el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), astrónomos lograron capturar en detalle el movimiento del sorprendente cuerpo espacial.

#### Carlos Montes

Por primera vez, astrónomos han captado imágenes de una estrella distinta del Sol con el suficiente detalle como para seguir el movimiento del gas burbujeante en su superficie.

Las imágenes de la estrella, R Doradus, se obtuvieron con el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), telescopio copropiedad del Observatorio Europeo Austral (ESO), en julio y agosto de 2023, y muestran burbujas de gas gigantes y calientes, 75 veces el tamaño del Sol, que aparecen en la superficie y se hunden de nuevo en el interior de la estrella más rápido de lo esperado.

"Es la primera vez que se puede mostrar de esta manera la superficie burbujeante de una estrella real", afirma Wouter Vlemmings, profesor de la Universidad Tecnológica de Chalmers (Suecia) y autor principal del estudio publicado hoy en Nature, bajo el título "Escala de tiempo de convección de un mes en la superficie de una estrella gigante evolucionada".

"Nunca esperábamos que los datos fueran de tan alta calidad como para poder ver tantos detalles de la convección en la superficie estelar", añade.

#### Energía y núcleo

Las estrellas producen energía en sus núcleos mediante la fusión nuclear. Esta energía puede ser transportada hacia la superficie de la estrella en forma de enormes burbujas de gas caliente, que luego se enfrían y se hunden, como una lámpara de lava.

Este movimiento de mezcla, conocido como convección, distribuye los elementos pesados formados en el núcleo, como el carbono y el nitrógeno, por toda la estrella. También se cree que es responsable de los vientos estelares que transportan estos elementos al cosmos para formar nuevas estrellas y planetas.

El equipo está compuesto por W. Vlemmings (Universidad Tecnológica de Chalmers, Suecia [Chalmers]), T. Khouri (Chalmers), B. Bojnordi (Chalmers), E. De Beck (Chalmers) y M. Maercker (Chalmers).

Las burbujas de convección ya se habían observado en detalle en la superficie de las estrellas, incluso con el instrumento PIO-NIER, instalado en el Interferómetro del



► Hasta ahora, nunca se habían seguido en detalle los movimientos de convección en estrellas distintas del Sol.

Very Large Telescope de ESO. Pero las nuevas observaciones de ALMA rastrean el movimiento de las burbujas de una manera que antes no era posible.

Hasta ahora, nunca se habían seguido en detalle los movimientos de convección en estrellas distintas del Sol. Gracias a ALMA, el equipo pudo obtener imágenes de alta resolución de la superficie de R Doradus a lo largo de un mes.

R Doradus es una estrella gigante roja, ubicada a unos 180 años luz de la Tierra en la constelación de Dorado. Su gran tamaño y proximidad a la Tierra la convierten en un objetivo ideal para observaciones detalladas.

Además, su masa es similar a la del Sol, lo que significa que es probable que R Doradus sea bastante similar a cómo se verá nuestro Sol dentro de cinco mil millones de años, una vez que se convierta en una gigante roja.

#### Inédito descubrimiento astronómico hecho en Chile

"La convección crea la hermosa estructura granular que se ve en la superficie de nuestro Sol, pero es difícil verla en otras estrellas", añade Theo Khouri, investigador de Chalmers y coautor del estudio.

"Con ALMA, no solo hemos podido ver directamente los gránulos convectivos (¡con un tamaño 75 veces mayor que el de nuestro Sol!), sino también medir por primera vez la velocidad a la que se mueven", sostiene este último.

Los gránulos de R Doradus parecen moverse en un ciclo de un mes, que es más rápido de lo que los científicos esperaban basándose en cómo funciona la convección en el Sol.

"Todavía no sabemos cuál es la razón de la diferencia. Parece que la convección cambia a medida que una estrella envejece de maneras que aún no entendemos", dice Vlemmings.

Observaciones como las que se están haciendo ahora de R Doradus nos están ayudando a entender cómo se comportan las estrellas como el Sol, incluso cuando crecen tan frías, grandes y burbujeantes como R Doradus.

"Es espectacular que ahora podamos obtener imágenes directas de los detalles de la superficie de estrellas tan lejanas y observar la física que hasta ahora solo era observable en nuestro Sol", concluye Behzad Bojnodi Arbab, estudiante de doctorado en Chalmers que también participó en el estudio.

### CULTO

Varinia Brodsky, directora del Museo Nacional de Bellas Artes:

# "Las colecciones hoy están en constante cuestionamiento"

La artista visual evalúa en Culto su primer año de gestión, marcado por polémicas en torno a exposiciones, líneas editoriales y la ejecución del Plan Maestro, que pretende renovar el hall y el Anfiteatro. Internacionalizar el museo, trabajar en la propiedad intelectual y funcionar con un ajustado presupuesto, son parte de los retos que enfrenta el MNBA.

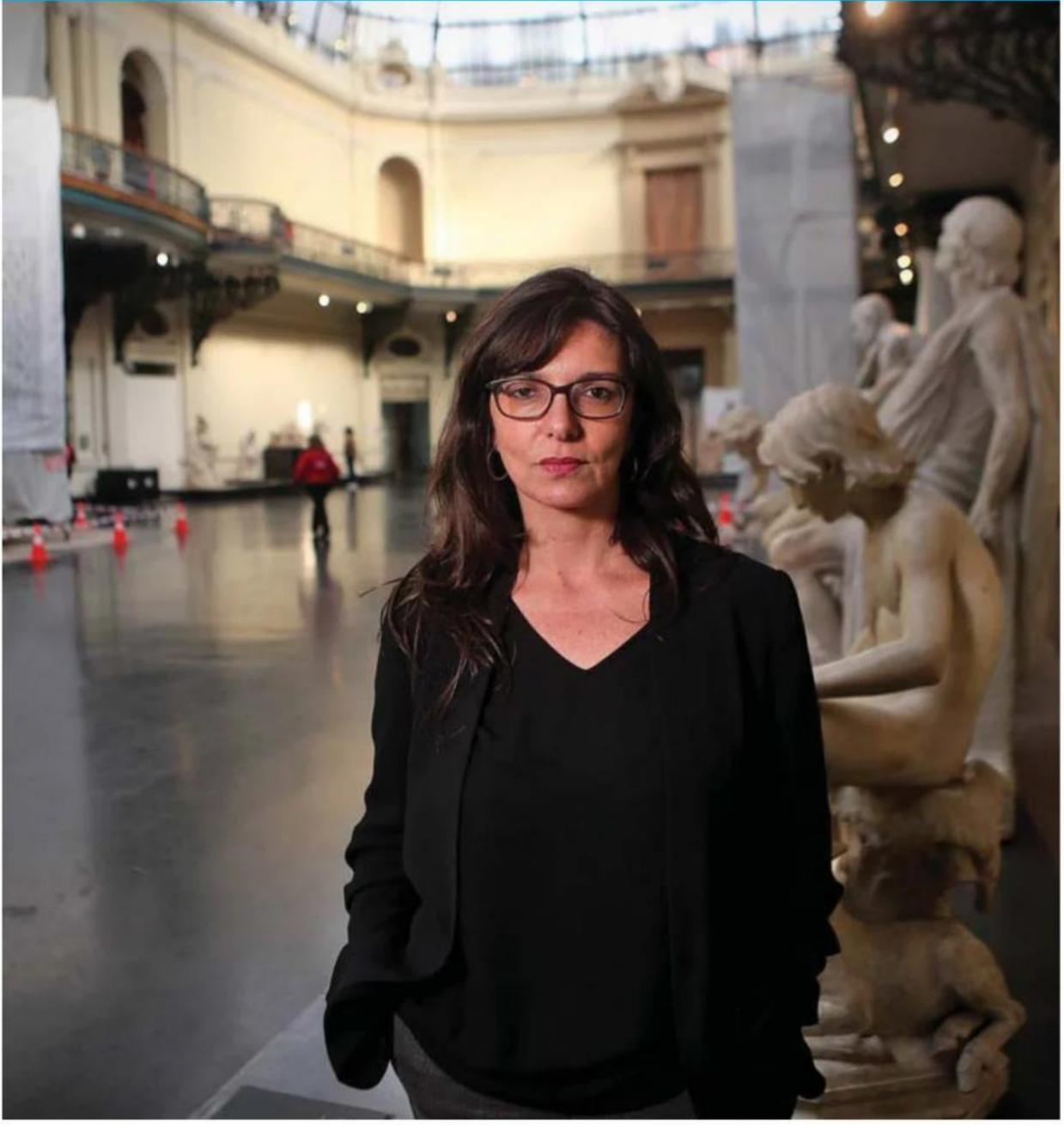

#### Constanza Moncada M.

Desafiante. Esa es la palabra que usa la directora del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), Varinia Brodsky, para definir su primer año de gestión. "Me ha tocado avanzar en varias dimensiones, desde el punto de vista la gestión y de definir ciertas líneas de editoriales en términos de exhibición y programáticas", dice en conversación con **Culto**.

La artista visual también tomó el reto de implementar el Plan Maestro, legado de la dirección anterior a cargo de Fernando Pérez. Esta hoja de ruta define una serie de remodelaciones al edifico patrimonial, que también incluye modificaciones sustanciales al Anfiteatro. "Ha sido un año intenso y muy enriquecedor para el museo", concluye en ese aspecto.

En cuanto al proceso de conservación del edificio, el hall central debería ser entregado en diciembre, adelanta la directora. Dentro de las mejoras se incluye el restablecimiento de la pintura con tonos originales, la restauración de los balcones y los pisos de la segunda planta, así como la climatización del hall central y mejoramiento de la cúpula y la techumbre.

En cuanto al Anfiteatro, Brodsky comenta que es necesaria la normalización de la electricidad. "Tenemos que recuperar o acercanos a lo que fue su infraestructura original, que también es parte del edificio patrimonial, con lo cual hay ciertas normas que tenemos que cumplir. Estamos en el momento de poder proyectar un diseño que debe seguir fases y protocolos. Son trabajos que no se verán a simple vista en lo inmediato, pero sí estamos trabajando en avanzar".

Brodsky es la tercera mujer en tomar este cargo en la historia del MNBA, que inició en 1880. Para ella, destacar el papel de las artistas en la historia es una prioridad. "Para mí ha sido muy importante definir una línea editorial donde podamos avanzar con ciertas problemáticas, generarnos interrogantes desde el punto de vista las exhibiciones y de las acciones. Por ejemplo, el trabajo que estamos haciendo desde el centro de documentación. Es muy relevante haber bautizado el espacio con el nombre de Angélica Pérez Germain, un reconocimiento a la labor que ella desarrolló en el museo. Luego está todo el tema de definir exposiciones, desde el punto de vista de relevar a las mujeres artistas".

Otro foco de su gestión es insertar el MNBA en el circuito de arte internacional, "sobre todo en la región latinoamericana". Por ejemplo, esto se materializa con la intineracia de la exposición retrospectiva de Cecilia Vicuña, Soñar el Agua, que llegó al Museo de Arte Latinoamerivano de Buenos Aires (MALBA) y a la Pinacoteca del Estado de Sao Paulo; la retorspectiva Lotty Rosenfeld: entrecruces de la memoria (1979-2020), en el Parque de la Memoria de Buenos Aires o la itinerancia de Carlos Arias, Chile: Amnesia de la verdad, que pasó por México.

"Fui invitada, por ejemplo, a ARCO, por parte del Museo Nacional Centro de Arte Reina So-



#### **SIGUE** ▶ ▶

fía, a un encuentro de directores de museos iberoamericanos, donde allí también abordamos los problemas y las interrogantes que hoy día nos estamos haciendo en términos generales: cómo podemos reestructurar los museos, los mecanismos de trabajo interno, cómo se reformulan las distintas áreas que hoy día nos convocan", relata la directora.

#### -¿Cómo se posiciona Chile a nivel latinoamericano?

Desde Chile nos ha costado insertarnos en el plano internacional, tal vez por la lejanía geográfica, también por la necesidad de contar con más recursos financieros.

#### En esa línea, ¿cómo enfrentan el desafío presupuestario?

Para nosotras es sumamente relevante poder situar a los museos en la labor que tienen en la vinculación con el patrimonio. Dentro de las prioridades, en términos de lo que implica el trabajo y con el ámbito de la cultura, creo que es un desafío institucional que excede a los museos propiamente tal. También, en ese sentido, es sumamente significativo poder afiatar nuestras relaciones con el mundo privado. A mi juicio, es un tema de corresponsabilidad del valor del patrimonio, de la labor de los museos públicos sobre todo. Ahí necesitamos entre todos empujar que eso vaya fortaleciéndose.

#### ¿Debería existir una legislación específica para los museos?

No te sabría decir si necesitamos una ley, creo que es un análisis más profundo, porque en general, las leyes tienen oportunidades, pero también limitaciones. Sí me parece que hay que fortalecer a nivel de política pública la labor de los museos. Hoy día existe una política nacional de museos, que se realizó el 2015, y eso es algo que tenemos la labor, desde el Servicio del Patrimonio, de actualizar. Por ejemplo, nos permite generar una hoja de ruta desde la cual podamos proyectar nuestra labor en conjunto, con ciertos consensos. También hay que considerar que la tipología de los museos en Chile es amplia y, en ese sentido, los museos de arte, somos, entre comillas, minoría. Entonces tenemos problemáticas muy específicas.

#### ¿Cuáles son esas problemáticas?

El rol de los artistas es diferente a la memoria de las comunidades, de los pueblos, del ámbito científico. Tenemos problemáticas constantes que tienen que ver con dinámicas contemporáneas, desde la categorización de las
obras, cómo ordenamos y catalogamos determinados procesos; obras de arte que también
son disciplinas que van evolucionando rápidamente en el tiempo. Así como también la programaciones, en los museos de arte son muy
dinámicas. En general, los museos de arte tenemos mucha demandas de parte del sector artístico por generar un espacio de difusión y actividades desde el mundo de la creación.

#### Varias voces han criticado la falta de una exposición permanente. ¿Eso responde a la falta de espacio o a los enfoques contemporáneos que usted plantea?

Hay razones multidimensionales. Por supuesto que una de ellas es que tenemos un museo que tiene metros cuadrados y es difícil establecer un guion permanente. Las colecciones hoy están en constante cuestionamiento, desde el lugar de las construcciones colectivas, desde el lugar de su rol social y educativo. En nuestro caso, el arte se plantea como un campo abierto y en permanente dinamismo. Creo que generar un guion permanente, en el caso nuestro, es algo que hay que ir trabajando de manera muy profunda, para justamente establecer un relato y una narrativa que sea que constitutiva de una visión no tan solo de pasado, sino de presente. Es muy importante pensar en el futuro las nuevas generaciones.

#### ¿Qué actores deben estar en ese debate?

De partida tenemos que generar redes. Para mí, las voces y la experiencia internacional son sumamente relevantes. En la medida que logremos tener un sistema más ampliado vamos a poder ser más convocantes. La incorporación de ciertas perspectivas, como son la de género— que ya son procesos museales súper arraigados en lo que es el contexto actual— u otras, que tienen que ver con la democratización y la accesibilidad, son reflexiones que tenemos que integrar. Me parece que hay nutrir-se del diálogo, no tan solo de expertos, sino también de lo que es la escena artística y además tener vinculación con las comunidades.

#### Pinturas, marcos y propiedad intelectual

Por instrucción de la Subsecretaría del Patrimonio, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio el Museo Chileno de Arte radoras Gloria Cortés Aliaga y de Eva Cancino Fuentes. En abril de este año, se denunció que obras fueron desprovistas de sus marcos.

Algunas de las pinturas en cuestión pertenecen al pintor y Premio Nacional de Arte de Chile (1950), Camilo Mori Serrano. Su nieto, el abodago Matías Mori, denunció públicamente la situación y envió una carta a la directora MNBA, Varinia Brodsky, y a la Subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Dattari, para solicitar que pusieran nuevamente los marcos a las obras en cuestión y que las retiraran de la muestra.

#### ¿Se le pidió a la familia de Camilo Mori autorización o consideraban que no era necesario?

A nuestro juicio no era necesario. Nosotros sostuvimos una reunión con Marías Mori en el Museo, le invitamos a una reunión donde participaron dos abogados del Servicio Nacional del Patrimonio, uno de ellos es experto en propiedad intelectual. Revisamos los protocolos y las normativas al respecto y no había ninguna situación que apunte a la vulneración o a la merma de dichas obras. En ese sentido, por ejemplo, el tema de los marcos está sumamente zanjado, dado que en los registros de donación de aquellas obras los marcos no son constitutivos de la pintura, con lo cual no hay daño a la obra en términos de propiedad intelectual.

Esto abrió un debate amplio en el sector;



Precolombino (privado) y el Museo Nacional de Bellas Artes (público) fueron parte de una consultoría sobre políticas de propiedad intelectual, la que se llevó a cabo entre 2021 y 2023.

"Se hizo un trabajo de análisis, que arrojó una serie de recomendaciones para ser implementadas. El ámbito de la propiedad intelectual es una tarea de responsabilidad, que yo creo que a los museos y a todos quienes trabajamos con un artistas, con creadores y con los derechos de propiedad intelectual, tenemos que abordar de manera de dejarla asentada en las instituciones", explica Brodsky. "Creo que Chile está al debe en ese sentido. Debemos fortalecerla a nivel institucional, en términos más globales", agrega.

Así, señala que las recomendaciones de la consultoría fueron "generar protocolos para cumplir con estándares internacionales respecto de la propiedad intelectual".

Una de las exposiciones que abrió debates en torno a la propiedad intelectual fue Luchas por el arte. Mapa de relaciones y disputas por la hegemonía del arte (1843-1933), de las cu-

#### críticas, opiniones y apoyos. A nivel de equipo, ¿cómo se tomaron estos comentarios?

Fue un momento que abordamos desde el lugar de que el museo tiene que hacerse parte también de un diálogo ciudadano, por lo cual, para nosotras ha sido una oportunidad de poder ponernos en el centro de ese debate y poder recoger, por supuesto, opiniones que son ampliadas. Lo que estamos haciendo es justamente abrir esas reflexiones al interior del museo, conversando con diferentes equipos y abordando lo que son estas interrogantes.

Recientemente, otra polémica puso al Bellas Artes en el ojo del huracán. Desde El Mercurio, la subeditora del cuerpo Artes y Letras, Elena Irarrázabal, publicó una columna en la que señalaba que un guía del museo decía que el palacio se había construido "con una mirada patriarcal y paternalista" y que históricamente era "un museo racista, clasista y machista".

Planteó que uno de sus desafíos era plantear líneas editoriales. Considerando esa frase dicha por parte de un mediador. ¿En qué dirección va la unificación del discurso del museo? Para nosotros es sumamente importante poder generar una mediación que no tenga discursos sancionadores, sino más bien abrir preguntas a los públicos visitantes del museo. Esto me lo han preguntado en varias ocasiones. En esa oportunidad, el relato no es representativo de la institución y nos sirve de experiencia para revisar nuestro trabajo en términos educativos y poder replantearnos las metodologías.

#### El público y futuras exposiciones

A pesar de las polémicas y controversias, el museo es visitado en masa. Hasta agosto de este año, 336 mil personas han cruzado las puertas MNBA. Cifras positivas, si se considera que en 2023 el espacio recibió a 400 mil usuarios en total.

"El aumento de público ha sido la verdad muy importante. El museo a diario está lleno de gente, colegios, gente joven, familias, turistas y eso por supuesto nos nutre de una energía muy renovadora. Este fenómeno, viene produciéndose ya desde la apertura de los espacios culturales pospandemia. Ha ido progresivamente creciendo. Pienso que la exposición retrospectiva de Cecilia Vicuña fue en ese sentido un punto que abrió y expandió el interés por abrir el museo. Solo esa muestra el año pasado llevó a 120 mil personas. A esta fecha, en el museo tenemos casi la misma cantidad de público que tuvimos el año pasado y nuestra proyección es que va a seguir creciendo, no tan solo dentro del museo. También hemos desarrollado este año un impulso por salir del museo y generar un trabajo vinculado a los territorios".

Varinia Brodsky identifica como clave "la diversificación de propuestas". "Tenemos exposiciones de relieve de las mujeres artistas, Formas políticas y también un boom ha sido la exposición de Marcela Trujillo, Vanity Fauna".

En cuanto al trabajo con comunicades, destacan la Bitácora Configuración Matilde Pérez, un proyecto de vinculación con distintas escuelas vulnerables de la región Metropolitana, en una alianza institucional con la Fundación Belén Educa, el Ministerio de las Culturas y el Ministerio de Educación. "Es un proyecto como de alto impacto para que nos interesa también poder dar continuidad", sostiene Brodsky.

Asimismo, el trabajo del MNBA sobrepasa las fronteras de la capital, una tónica que esperan que sea "sostenida" en el tiempo. La directora del Bellas Artes destaca la intinerancia de la exposición Volver a nombrar, de Eugenia Vargas-Pereira, en el Centro de Extensión Cultural Alfonso Lagos (Cecal) de Chillán, perteneciente a la Universidad de Concepción.

Antes de terminar la entrevista, Varinia Brodsky adelanta a Culto dos importantes noticias. La primera tiene relación con "la donación de parte del coleccionista Juan Yarur, a través de la Fundación AMA, de 10 obras de su colección privada. Eso nos pone en un espacio de generar las confianzas para que esas obras sean resguardadas desde el patrimonio de Bellas Artes. Otra donación que es sumamente importante, es el archivo del artista Premio Nacional Guillermo Núñez, quien falleció hace poco".



### El 11 de septiembre olvidado: a 100 años del otro Golpe de Estado que sacudió a Chile

El 11 de septiembre de 1924, la Junta Militar que se había constituido tras la renuncia del Presidente Arturo Alessandri disolvió el Congreso Nacional mediante un decreto. Con ello, quedaban como gobernantes de facto en medio de un escenario convulso, marcado por el llamado "Ruido de sables". Sin embargo, no duraría mucho tiempo en el poder.

#### Pablo Retamal N.

La firmas se estamparon en la profundidad de las últimas noches invernales de 1924. A las 1.30 de la madrugada del jueves 11 de septiembre de 1924, tres altos oficiales, el general Luis Altamirano, el almirante Francisco Nef, y el general Juan Pablo Bennett, firmaron un decreto concretando un anhelo que tanto deseaban. Al mando efectivo del país, tras la salida autorizada del país del Presidente Arturo Alessandri Palma el día anterior- nada les impedía concretar su programa de cambios.

En el acta, publicada ese mismo día en El Diario Ilustrado, los uniformados planteaban: "Teniendo presente que en momentos de crisis tan profunda y de hechos tan trascendentales para la vida cívica de la nación se requiere acudir a la expresión de la voluntad popular", y acto seguido, acusaron que las últimas elecciones parlamentarias "se realizaron en forma que no se puede considerar que reflejaron la verdadera expresión de la voluntad popular". Por ello, y sin rodeos, decidieron: "Declárese disuelto el Congreso Nacional".

En realidad, lo de las elecciones era una excusa, puesto que los militares -alzados desde el "Ruido de sables" del 3 de septiembre de 1924- tenían como uno de sus objetivos cerrar el Congreso. En su afán de "limpiar" el sistema político chileno, veían al Parlamento como un obstáculo. De hecho, eso fue lo que gatilló la renuncia de Alessandri el 8 de septiembre. A las 5 de la tarde de ese día, después de haber recibido la noticia de la aprobación de un paquete de leyes sociales impulsado por los militares, un inquietante rumor llegó a La Moneda.

"Llegó alguien a decirme que en las pizarras de los diarios se publicaba un aviso del Comité Militar en el cual se manifestaba que no se disolvía y que continuaría funcionando hasta terminar la depuración política y administrativa del país". Descreído, el "León" mandó a su secretario a comprobar si eso era efectivo. El







► Con el cierre del Congreso, la junta militar que asumió quedó de facto a cargo del país.

hombre volvió al rato, y le trajo noticias aún peores. "En los corrillos militares se insistia en que se pediría al Presidente la disolución del Congreso, actitud que jamás yo asumiría por no violar la Constitución". En el acto, Alessandri miró al ministro Emilio Bello, quien lo acompañaba, y le dijo: "Esto se acabó".

Con el cierre del Congreso, la junta militar que asumió tras la salida de Alessandri quedó de facto a cargo del país. Eso sí, la idea planteada en su decreto era que el ministerio del Interior estudiara la convocatoria a nuevas elecciones pero sin precisar fecha. Era una intentona de salida a una profunda crisis social y política que estaba haciendo estragos el ya gastado sistema Parlamentario.

En otro escrito titulado "Al País", también publicado en El Diario Ilustrado, los militares ahondaban en sus razones: "Llamados a tomar la dirección de los negocios públicos hemos debido considerar que para realizar la tarea de reconstitución de la normalidad y para llevar a cabo las medidas de reorganización necesarias y prepa-

ratorias para la elección de nuevos mandatos constitucionales, procedía apelar a la nación y consultar su voluntad. A ese objeto ha sido de imperiosa necesidad la disolución del Congreso Nacional".

Un punto llamativo es la ausencia de los altos mandos de Carabineros y de la Fuerza Aérea en la Junta. Pero la explicación a eso es muy simple: ambas instituciones todavía no existían. Carabineros, como la policía uniformada que conocemos en la actualidad, surgió en 1927, y la Fuerza Aérea de Chile, en 1930.

Altamirano, era el Inspector General del Ejército, la más alta autoridad de la Institución. "No existía el cargo de comandante en jefe, eso es una creación posterior", explica el historiador René Millar Carvacho. Este jefe había hecho una carrera particular, al sumarse a la institución durante la guerra civil de 1891, por el bando congresista. Allí comenzó a escalar. "Altamirano nunca gozó de mucho prestigio en los mandos intermedios e inferiores, que tenían una escuela profesional muy estricta, muy rigurosa", añade el historiador.

#### ¿Y dónde estaba el "León"?

A las 7 de la tarde del 10 de septiembre, Arturo Alessandri tomó el ferrocarril trasandino en la Estación Mapocho, con rumbo a Buenos Aires. Así, iniciaba un autoexilio mediante la autorización que le dio el Congreso para ausentarse del país por 6 meses. Pocos días después, llegó a la capital de la Argentina, junto a su esposa e hijos y se hospedó en la casa de un millonario chileno residente en la ciudad, Carlos Menéndez Beherty, quien se la prestó por todo el tiempo que quisiese. Algo incómodo, el mandatario aceptó.

En esa casa, Alessandri recibió la visita del entonces presidente argentino, Marcelo Torcuato de Alvear. Así lo recuerda él mismo en sus memorias: "La misma noche de mi llegada el Presidente Alvear con todo su Ministerio, excepción hecha del Ministro de la Guerra que era Agustin P. Justo, me visitaron en la casa donde me hospedaba y tuvo para mí el Presidente, que ya sabia la actitud de la Junta de Gobierno al aceptar mi renuncia, las más afectuosas y delicadas palabras de amistad y aprecio. El ministro Justo se negó tal vez a asistir por solidaridad al movimiento militar, que en forma incorrecta e injustificada, habia motivado mi voluntaria Presencia en Buenos Aires y mi alejamiento del Poder".

Incluso, Alvear tuvo otro gesto de buena voluntad con Alessandri. Como el embajador chileno en Argentina había renunciado tras la salida del "León", la Junta Militar quiso nombrar otro. Sin embargo, el mandatario argentino advirtió que no lo reconocería. "Manifestó francamente que no deseaba aceptar un nuevo embajador, en espera de que en Chile se restableciera la normalidad constitucional Y llegó hasta decir aquello con entero valor y franqueza en su mensaje anual ante el Congreso. Esta actitud fue observada por el Presidente Alvear no obstante la gestión que hizo don Emiliano Figueroa mandado expresamente por la Junta de gobierno para obtener que el Presidente Alvear reconociera al gobierno y aceptara su nuevo embajador".

Alessandri se mantuvo en Buenos Aires hasta fines de septiembre, cuando a bordo del vapor "Cap Norte", embarcó rumbo al puerto de Boulogne-su-mer, en Francia. En tierras galas, visitó París, y luego pasó a Italia, la tierra de sus ancestros. Fue recibido en Roma por representantes oficiales del rey Víctor Manuel III y del primer ministro, Benito Mussolini, quienes le dieron la bienvenida al país. Asimismo, le comunicaron al chileno que Mussolini lo recibiría en su despacho, y ello ocurrió al día siguiente. El encuentro fue muy peculiar.

Pero Alessandri volvería a Chile. Estando en Italia, recibió un telegrama que le avisaba del golpe del 23 de enero de 1925, en que oficiales jóvenes, entre ellos Carlos Ibáñez del Campo, dieron un nuevo putsch, derrocaron a la Junta Militar presidida por Altamirano y lo llamaban de regreso. El "León" hizo su entrada triunfal entre vítores a Santiago el 20 de marzo de 1925. ●





La seguridad de elegir bien





Durante los próximos días, se espera que el DT Ricardo Gareca asista a la ANFP a dar explicaciones del plan que quiso llevar a cabo con Argentina y Bolivia.

### Un contrato, una cláusula y a dar explicaciones: en qué pie queda Ricardo Gareca tras el papelón histórico de la Roja

La derrota frente a Bolivia excede hasta los cálculos más pesimistas. El duelo en el Estadio Nacional estaba concebido como una oportunidad imperdible para el despegue en las Eliminatorias. El Tigre fue pifiado en el recinto de Ñuñoa. La dirigencia de la ANFP ya le mira de reojo al director técnico argentino.

#### Christian González y Matías Parker

Ricardo Gareca se para en el histórico vestuario que la Selección ocupa en el sector sur del Estadio Nacional y les habla directamente a sus jugadores. Los futbolistas están abatidos. Acaban de sufrir un golpe letal. La derrota frente a Bolivia no estaba en los cálculos de nadie. Ni del más pesimista, que vio como los altiplánicos celebrana de visita después de 31 años. Derecha y negativamente, es histórica. Al revés: el choque ante la escuadra altiplánica debía transformarse en el impulso para empezar a recuperar terreno en las Eliminatorias e ilusionarse con el Mundial, el objetivo para el que la ANFP contrató al Tigre y que el propio entrenador ha reconocido como su auténtico propósito. Lo hizo después del también notorio fracaso en la Copa América, en la que la Roja se despidió temprano y ni siquiera marcó un gol.

De vuelta, el intento del entrenador por transmitir calma y asumir el impacto del papelón recibe silencio. No hay ánimo, siquiera, para escuchar arengas ni intentar alguna respuesta. La sensación en el camarín del combinado nacional se parece bastante al estado de shock. Nadie entiende a ciencia cierta qué pasó y cómo pudo llegar a pasar. Las pifias, los reproches y hasta los insultos, que en la soledad del Estadio Nacional se escucharon nítidamente, también retumbaban en las cabezas de los jugadores. Durante el partido, Gareca tampoco parecía comprenderlo. Fueron múltiples las ocasiones en que se llevó la mano al rostro o realizó movimientos que denotaban, cuando menos, incredulidad.

#### Escape y silencio

La dirigencia que encabeza Pablo Milad

también terminó el duelo con una mezcla de sensaciones. Iban entre incredulidad y molestia. Concretamente, se tradujo en dos acciones: el timonel de la ANFP abandonó el sector preferencial del recinto ñuñoíno con la escolta de personal de seguridad. Su rastro se perdió. A diferencia de otras ocasiones, en las que explicó triunfos y relativizó derrotas, esta vez, simplemente, se fue sin decir palabra alguna. Lo mismo hicieron sus compañeros de mesa y los ejecutivos que suelen asistir a los partidos de la Roja. Coincidencia o no, sus vehículos estaban flanqueados por los de Carabineros.

Casi al mismo momento, Ricardo Gareca abordaba una materia que ya empieza a dar vueltas en las cabezas de los aficionados. Algunos, de hecho, la expusieron a viva voz: su salida. El escenario parece impensado cuando, a pesar de la catástrofe que se acababa de vivir, el duelo ante los bolivianos era

el segundo del proceso para el que, efectivamente, el Tigre firmó un contrato de largo aliento: expira al término de las Eliminatorias y se extiende automáticamente si se consigue el boleto al evento que México, Estados Unidos y Canadá organizarán en 2026. "No tengo yo la respuesta. Usted está haciendo una pregunta que tiene que votar la dirigencia, por ejemplo. De parte mía, mientras que no pueda hacer un trabajo, bueno, voy a hacer un trabajo. Todavía, matemáticamente, tengo chance de poder clasificar. Entonces, eso es lo único que le puedo contestar. Después, todas las conjeturas, todo el análisis que haga, no es la pregunta indicada para mí. Tendrá que hacérsela a los dirigentes, más que nada. ¿Eh? Después, todo lo que piensen de mí, todo el análisis que hagan ustedes de mí, o la gente, o quien haga

### El Deportivo

#### Edición papel digital

#### **SIGUE** ▶ ▶

| P05   | . E                            | QUIPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PT             | 1   | G           | 1   | E DI         |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------|-----|--------------|
| 1     | Ar                             | gentina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18             | 8   | 6           | 0   | 8            |
| 2     | Colombia                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16             | 8   | 4           | 4   | 4            |
| 3     | Uruguay                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15             | 8   | 4           | 3   | 8            |
| 4     | Ecuador<br>Brasil<br>Venezuela |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11<br>10<br>10 | 8 8 | 4<br>3<br>2 | 1 4 | 2<br>1<br>-1 |
| 5     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |     |             |     |              |
| 6     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |     |             |     |              |
| 7     | Bolivia                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9              | 8   | 3           | 0   | -5           |
| 8     | Paraguay                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9              | 8   | 2           | 3   | -1           |
| 9     | Ch                             | ile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5              | 8   | 1           | 2   | -8           |
| 10    | Pe                             | rů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3              | 8   | 0           | 3   | -8           |
| 10/   |                                | Bolivia vs. (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Colombia       |     |             |     |              |
| 18:00 |                                | Ecuador vs. Paraguay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |     |             |     |              |
| 20:00 |                                | Control and the Control of Advanced Control of Control |                |     |             |     |              |
| 21:00 |                                | Chile vs. Brasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |     |             |     |              |
| 22.   | 30                             | Perú vs. Ur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nonsv          |     |             |     |              |

el análisis, corre por cuenta de quien haga el análisis. ¿No? O sea, yo soy un profesional que me han contratado para hacer un trabajo, y bueno, lo voy a hacer", contestó.

Y, luego, dejó otra certeza, al menos desde su perspectiva. "O sea, si matemáticamente tengo chance para clasificar, voy a luchar hasta último momento para poder hacerlo. Y si no tengo la chance, porque no me dan los números matemáticamente para poder clasificar, voy a hacer un trabajo para dejarle a Chile, en un futuro, la posibilidad de poder tener una selección competitiva. Eso es mi trabajo", estableció.

#### Plazos, costos y una cláusula

El plazo del vínculo es decisivo para la continuidad de Gareca, porque va aparejado con otro factor crucial: el millonario costo que implica mantenerlo, junto a su staff, en Juan Pinto Durán. El estratega fue la gran apuesta de Milad y su directorio después de un rotundo fracaso: el arribo de Eduardo Berizzo. Para que no hubiera dudas en el éxito de la misión de contratarle hubo, literalmente, que poner todas las fichas sobre la mesa: al estratega y a sus colaboradores se les ofreció un contrato por US\$ 2,9 millones por cada año de una relación que fue oficializada el 24 de enero y que tiene como primer plazo límite el fin de las Eliminatorias. El monto era ligeramente mayor al que percibían el Toto y sus colaboradores: US\$ 2,7 millones. El arribo de Berizzo ya representaba un salto cuantioso. Su antecesor, Martín Lasarte, se embolsaba US\$ 1,5 millones.

En términos teóricos, abortar la relación implicaría asumir el resto de un contrato por cuatro años que recién suma ocho meses de vigencia. En los prácticos, hay una cláusula que permitiría una salida anticipada, pero que requiere utilizar la calculadora, no solo en función del dinero. Para que opere, y efectivamente la ANFP se desligue de Gareca, Chile tendría que enfrentar el peor escenario posible: haber quedado sin posibilidad matemática alguna de llegar al evento planetario. Es decir, que se materialice el tercer fracaso consecutivo en ese intento, después de la imposibilidad de asistir a Rusia 2018 y Qatar 2022.

Hoy, de hecho, aunque la molestia por los



► El técnico Ricardo Gareca fue la gran apuesta de Milad y su directorio tras un rotundo fracaso: el arribo de Eduardo Berizzo.

resultados ya resulte indisimulable, hay una barrera considerable: la caja de la ANFP tampoco permitiría pagar una indemnización tan abultada y, paralelamente, acometer, otra vez, la búsqueda de un sucesor.

Más allá del fracaso deportivo, en el directorio de la ANFP aseguran estar cuadrados con Ricardo Gareca. No dudan de su proceso. Y recalcan que apostaron por el mejor técnico que estaba en el mercado. El Tigre era el candidato de la mayoría de los dirigentes e hinchas que valoraban su trabajo en la Selección de Perú. "Fuimos por lo mejor. Si no lo hubiésemos traído, nos estarían criticando por no haberlo contratado. Hay que tener fe y darle espacio para su trabaajo", dicen desde Quilín.

Explicaciones y un estilo que causa ruido Gareca ya perdió el sitial indiscutible con el que llegó. Hoy, de hecho, sus decisiones y su estilo empiezan a mirarse con algo de recelo. Tímidamente, por cierto, empiezan a aparecer reparos a sus determinaciones. La más concreta: la insistencia en las oportunidades a Eduardo Vargas. La más nueva, el trato que le dio a Ben Brereton, el único delantero que Chile tiene en la Premier League, la competencia más importante del mundo, al que llevó a la banca en Argentina y sacó pasada la media hora en el Nacional. Hay más. Pocos entienden el escaso protagonismo que tuvieron Rodrigo Echeverría y Williams Alarcón, una de las mejores duplas de volantes defensivos del fútbol argentino.

La conclusión inicial habla de un creciente descontento. El Tigre empieza a dar señales preocupantes, como acusar desconocimiento sobre las características de sus jugadores y la eventual utilidad que le pueden ofrecer, a diferencia de lo que pasaba en períodos exitosos como los de Bielsa y Sampaoli, marcados por un estudio a fondo de virtudes y debilidades. Y, por el contrario, a relucir elementos de una escuela que el fútbol chileno había dado por superada. Además, molestó su poca autocrítica en la conferencia de prensa, en la que se dedicó a blindar a los jugadores de posibles responsabilidades. En Peñalolén toman nota.

Por lo mismo, durante los próximos días, se espera que el DT asista a la ANFP a dar explicaciones del plan que quiso llevar a cabo en el duelo frente a Argentina y Bolivia. En el caso de los transandinos, si bien estaba dentro de los cálculos iniciales perder, más allá de que el discurso siempre será que irán a ganar, la forma en la que jugó la Roja no dejó a nadie conforme. Ante Bolivia, sin embargo, nadie esperaba que el Equipo de Todos cayera y anotara una de sus peores vergüenzas deportivas de los últimos años.

#### Una de las peores derrotas

### Deconstruyendo la versión más pobre e inquietante de la era Gareca

La caída ante Bolivia desnudó el frágil presente de la Selección Chilena, rememorando lo sucedido hace 23 años y ese icónico partido perdido con Venezuela, rumbo a Corea-Japón 2002. El Tigre optó por modificar su esquema matriz, ese que casi nunca modificaba en Perú, buscando mayor presencia ofensiva. La apuesta fracasó. El 75% de posesión se hace un dato insulso, ante semejante exhibición futbolística de Chile ante Bolivia en el Nacional.

#### Carlos Tapia

Martes 4 de septiembre de 2001. Estadio Nacional. Eliminatorias para el Mundial de Corea-Japón 2002. La selección chilena, dirigida por Pedro García, pierde 0-2 con Venezuela. Una derrota tan sorpresiva como vergonzosa, porque sucedía algo inédito. Primer festejo de la Vinotinto en Santiago. Perder con la otrora selección más débil del continente fue el momento más icónico de una Clasificatoria del terror, acabando en el último lugar. Luego de 23 años, Chile sufre un papelón de magnitud peligrosamente parecida.

Bolivia, que llevaba nada menos que 31 años sin ganar como visita en Eliminatorias Sudamericanas, se fue del coloso de Ñuñoa con el botín completo. La Selección de Ricardo Gareca perdió. Y no solo eso: dejó muy malas sensaciones, en un camino hacia Norteamérica 2026 que se convirtió drásticamente en una quimera.

Ya sea en resultados como en funcionamiento, es evidente el declive del Equipo de Todos bajo el mando del Tigre, al cabo de ocho partidos (cinco de ellos oficiales). Pero la derrota ante el combinado altiplánico denota otra cosa, quizás más preocupante: fue el peor partido de Chile con Gareca en la banca. No solo por la calidad del rival. Y una responsabilidad mayúscula recae en el exentrenador de Perú, cuyas determinaciones para el juego despertaron una serie de dudas y críticas, en momentos clave porque la Verde es un rival directo pensando en la Copa del Mundo. Pero el técnico planteó otra visión de lo que sucedió en la cancha del Nacional, molestándose porque la prensa usaba el concepto "vergüenza".

#### Desgranando el partido

Ante la obligación de un triunfo, Gareca cedió a sus principios. Se decidió a cambiar el esquema. El 4-2-3-1 es su dibujo matriz, el que más utilizó con Perú. A lo más, modificaba a un 4-1-4-1, cuando ingresaba Pedro Aquino como complemento de Renato Tapia y Yoshimar Yotún en el mediocampo. Ante Bolivia, aparentemente un adversario menor, sacrificó marca para dar (en el papel) más generación ofensiva y lanzó un 4-1-3-2. Solo Erick Pulgar en el eje, con tres volantes por delante (Darío Osorio, Carlos Palacios y Víctor Dávila) y dos delanteros (Eduardo Vargas y Ben Brereton). A eso se agregaba que los laterales se pararon bien arriba, para defender casi mano a mano con los



▶ Pese a la derrota histórica, el técnico Ricardo Gareca quedó "conforme" con el juego de Chile.

centrales.

La lectura inicial no resultó. La propuesta pragmática de la Verde se acomodó perfectamente, ayudada con el 1-0 de Carmelo Algarañaz. Roberto Fernández fue un puñal por su banda, aprovechando la espalda de Mauricio Isla. Los dos goles bolivianos llegaron de la misma manera: con un pase atrás, por el lado derecho chileno. El DT venía nublado. En los tres días de trabajo en Juan Pinto Durán modificó el equipo. Nunca entrenó con el mismo once. En definitiva, movió el avispero, tratando de darle un viraje más ofensivo. Sin embargo, fracasó.

En la rueda de prensa posterior, Gareca analizó el planteamiento inicial y los cambios que luego introdujo: "Simplemente buscamos más profundidad desde la entrada. Vimos que a lo mejor no sincronizamos bien la contención. Tengo la posibilidad de poder hacerlo (por el cambio de Brereton) en el momento que yo quiero. Forma parte de mi trabajo. Entendí que en ese momento, en la lectura, necesitábamos a alguien más en mitad de la cancha. Intentamos ser más profundos, creo que lo ibamos logrando, pero notaba que muchas veces el equipo podía estar demasiado abierto".

En efecto, el técnico desnudó que la estructura no le convencía y reordenó las piezas: Dávila se ubicó más cerca de Pulgar, como otro volante interior y Brereton pasó a estar abierto por la izquierda (como en la era Berizzo, más o menos). En simple, volvió el 4-2-3-1. Para ganar más control en el medio, entró Vicente Pizarro por Brereton, en un cambio que no le gustó nada al público, que lo reprobó con pifias. El rostro del chileno-inglés era elocuente: no le gustó ser reemplazado. Gareca optó por mantener a Osorio y Dávila, ambos de baja presentación.

En el segundo lapso, esa "rebeldía" ante un panorama adverso no apareció. La tibieza era la tónica. Gonzalo Tapia, quien se metió en la nómina a raíz de la lesión de Bruno Barticciotto y no se vistió ante Argentina, entró junto a Jean Meneses, en lugar de Osorio y Dávila. Si bien el delantero de la UC entró con actitud, no

alcanzó para ser el revulsivo que se esperaba. El 75% de la posesión de balón que registró Chile en el partido (78% en el segundo lapso) era un dato insulso, por el desarrollo del juego. Los datos de Sofascore entregan que sumó cinco remates a portería, de un total de 19. Bolivia llegó con profundidad dos veces y anotó en ambas. Efectividad plena.

Pese a todo, Gareca quedó "conforme" con el juego. "A mí sí me gustó el equipo. Tuvimos situaciones de gol. Ví a un Chile que tuvo más ocasiones de gol que en los últimos partidos", planteó. "Lo que más duele es la expectativa que teníamos como grupo. Me dolió porque hicimos todo como para poder ganarlo", complementó el entrenador argentino, quien atraviesa su momento más complicado desde que llegó al país. Hoy, la Selección quedó a cuatro puntos del repechaje. Y el próximo partido es contra Brasil, en octubre, con tres bajas confirmadas por tarjetas amarillas: la dupla de centrales (Matías Catalán y Paulo Díaz) y el volante defensivo (Erick Pulgar).

### Por qué el Tigre no quiere a Ben Brereton

A Gareca nunca le ha convencido el delantero de origen inglés. Desde que el DT está al frente de la Roja, el atacante perdió protagonismo y el punto cúlmine fue su salida en el primer tiempo frente a Bolivia, a pesar de no estar haciendo un mal partido. Desde Juan Pinto Durán esgrimen las razones, pero en Inglaterra la prensa reacciona a favor del atacante.

#### Carlos González Lucay y Cristian Barrera

Minuto 35 del primer tiempo entre Chile y Bolivia. Los altiplánicos ganan por la cuenta mínima y la Roja no encuentra respuestas. Ricardo Gareca se decidió a realizar una modificación que comenzó a cranear apenas anotó Carmelo Algarañaz. Vicente Pizarro fue el elegido. Sin embargo, para sorpresa de todos, el escogido para salir fue Ben Brereton, quien había sido uno de los más participativos en el ataque y de los que mejor se había asociado con sus compañeros.

La cara de desazón del nacido en Inglaterra no tiene dobles lecturas. Apenas vio la paleta con el cambio un par de minutos antes, su rostro se llenó de confusión y hasta pena. Ante una fuerte silbatina del escaso público que llegó a Ñuñoa y reprobó la determinación, el oriundo de Stoke-on-Trent abandonó la cancha. Educadamente le dio la mano al DT y se sentó en el banco de suplentes donde su compatriota Lawrence Vigouroux intentó consolarlo, ya que estaba al borde de las lágrimas. Igualmente, no dudó en felicitar a Eduardo Vargas tras el empate fugaz de la Selección.

Después del papelón, el entrenador explicó las razones de la temprana modificación. "Simplemente buscamos mayor profundidad desde la entrada y donde vimos que a lo mejor no sincronizamos bien la contención, opté por cambiar cuando yo lo creí conveniente. O sea, en cuanto a eso tengo la posibilidad de poder hacerlo en el momento que yo quiero del partido, eso forma parte de mi trabajo: planificar, plantear... Lamentablemente no pudimos y entendí que en ese momento en la lectura necesitábamos a alguien más en la mitad de la cancha y todo lo que tengo que hacer lo hice", detalló.

"Creo que lo íbamos logrando de a poco, pero bueno, notaba que muchas veces podía el equipo estar demasiado abierto. No era en principio lo que planteamos, pero mu-



▶ Desde Juan Pinto Durán dicen que a Ricardo Gareca nunca le ha gustado Brereton.

chas veces determinadas situaciones que suceden en el campo de juego nos obligan a tratar de corregir lo más rápido posible", añadió.

La explicación tendría sentido si Brereton hubiese estado cumpliendo un mal partido. Sin embargo, es la confirmación de la incomodidad que le provoca el delantero del Southampton al técnico, pues en Pinto Durán reconocen que una de las mayores dificultades es que no le cierra en ninguna posición. Ni como extremo ni como 9. Para el Tigre, Eduardo Vargas, de un muy discreto presente, está por sobre el nacido en Inglaterra.

Pero una de las cosas más llamativas se dio al inicio del proceso. "Me llamó la atención que no hable español bien. No es un impedimento, pero me gustaría que hable español, lo considero fundamental para estar en la selección, para la comunicación dentro y fuera del campo de juego", declaró el estratega, para argumentar por qué no consideró al atacante en la nómina ante Albania y Francia.

"Me interesa que, estando en una selección de habla hispana, se preocupe más para hablar español porque tiene que ver con la convivencia y la comunicación dentro del campo de juego. Pero eso no lo condiciona en lo más mínimo para una convocatoria", intentó aclarar después el estratega.

Luego, ante las bajas de última hora, lo sumó a la convocatoria para esos dos primeros partidos, donde jugó 18 y 23 minutos, respectivamente. Luego, sumó 18 ante Paraguay; por la Copa América, registró 25 ante Perú, 3 ante Argentina y 13 ante Canadá, y en el regreso de las Eliminatorias disputó 11 contra la Albiceleste y los mencionados 35 ante los altiplánicos, en su único partido como titular.

Desde Juan Pinto Durán aseguran que al estratega nunca le ha gustado Brereton. Ni siquiera ser el delantero chileno que juegue en la liga más competitiva del mundo (Premier League) le convence. En su método de trabajo de "Vieja Escuela", Gareca genera barreras al momento de tomar decisiones. Y, bajo este último punto, Gareca siempre pondrá más arriba a Vargas, sin importar el presente de ambos.

#### La defensa de Vidal

El carisma de Brereton le ha permitido ganarse un lugar en el camarín, donde cada vez es más querido, y fuera de la cancha realizó un documental de turismo y hasta fue rostro de Pepsi. Sin embargo, la poca sintonía con Gareca se está transformando en un problema importante, sobre todo porque una de las mayores críticas a la Roja en los últimos años es su falta de gol.

Precisamente, uno de sus excompañeros en la Roja, Arturo Vidal, salió en su defensa tras la polémica sustitución del entrenador. "No puede sacar a Ben. Lo va a matar a Ben. No entiendo el cambio. Tienes que sacar a Dávila o a Osorio que están molestando en el mediocampo. Ben está bien, en el mano a mano. La estaba buscando bien en los costados", lanzó en la plataforma Kick.

"Estoy sin palabras, me duele mucho. Sin sentido perder así, teniendo jugadores (...). No entiendo algunas tomas de decisiones, se respetan porque es el entrenador, pero no entiendo el planteamiento", repasó el King, quien a estas alturas está convertido en el enemigo número uno de Gareca.

#### La reacción de la prensa inglesa

La situación del delantero en la Selección llegó hasta Inglaterra, donde usan fuertes calificativos para explicar lo vivido en Santiago. El medio The Sun explicó que el presente del equipo del chileno en la máxima competencia británica no es el mejor y eso ya tiene mermada su tranquilidad, puesto que no ha podido anotar, a diferencia de su paso por Sheffield United, donde marcó seis veces. "Dado que el equipo de Russell Martin ha comenzado la temporada con tres derrotas en la Premier League, es poco probable que muchos jugadores del Southampton no estén llenos de confianza", señalan.

"Brereton Díaz, de 25 años, podría regresar de sus obligaciones internacionales aún más conmocionado después de hacer un viaje de 7.000 millas para jugar por Chile, solo para ser retirado anticipadamente por Vicente Pizarro. Se ha revelado que el delantero fue retirado anticipadamente debido a su desempeño, no a una lesión", complementan.

Además, se refieren a la tensa relación que ha mantenido el atacante con el entrenador. "A principios de año, Gareca dejó de lado a Brereton Díaz porque no hablaba español y no podía comunicarse con sus compañeros de equipo. Brereton Díaz nació en Stoke de padre inglés y madre chilena", apuntan.

Sin embargo, la sentencia más fuerte estuvo en la bajada del artículo, donde dicen: "La estrella del Southampton enfrentó una humillante despedida durante el clasificatorio para la Copa del Mundo de 2026 contra Bolivia".

▶ La Selección pierde cada vez más chances de clasificar a la Copa del Mundo, y la prensa internacional reaccionó sin piedad ante este nuevo traspié de la Roja.



### En Sudamérica festinan con el triunfo de Bolivia

#### La prensa internacional

reaccionó a la histórica caída de la Roja este martes.

#### **Daniel Bustos**

Fue una jornada histórica para el fútbol boliviano. La selección altiplánica se impuso este martes por 2-1 a Chile en el Estadio Nacional, por la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas. De esta forma, acabó con una increíble racha de 31 años sin ganar como visitante en esta competencia. El equipo adiestrado por Ricardo Gareca pierde cada vez más chances de clasificar a la Copa del Mundo, y la prensa internacional reaccionó sin piedad ante este nuevo traspié de la Roja.

En Argentina publicaron rápidamente la derrota del equipo adiestrador por su compatriota. TyC Sports escribió: "El conjunto de Oscar Villegas dio el golpe ante el equipo de Ricardo Gareca, que no logró levantarse y se hunde en el fondo de la tabla. Eduardo Vargas convirtió el empate momentáneo y fue el blooper del encuentro. Bolivia llevaba 31 años sin ganar de visitante".

Algo parecido informó Olé, en donde también destacaron el fin de la mala racha altiplánica y las complicaciones de la Roja para seguir soñando con el Mundial: "Perdió ante un Bolivia que se llevó un triunfo histórico - no ganaba como visitante por Eliminatorias hace 31 años- y estiró aún más la agonía de los chilenos, que quedaron anteúltimos con apenas cinco puntos y se apaga la ilusión del Mundial".

En tanto, El Observador, en Uruguay, escribió: "Luego de caer 3-0 en su visita a Argentina, Chile recibió este martes otro duro golpe por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 al perder 2-1 de local contra Bolivia, en Santiago".

Por su parte, El País de Bolivia publicó que "el seleccionado boliviano dejó en shock a Chile con este resultado, haciendo un envión increíble, tratando de recuperar el terreno que perdió el año pasado cuando perdió dos cotejos en condición de local".

En Radio Caracol, de Colombia, puntualizaron en parte del trámite del compromiso:

"Los chilenos continúan perdiendo terreno en las Eliminatorias y suman dos derrotas consecutivas. La Roja salió con ímpetu en el segundo tiempo, pero con el paso de los minutos empezó a desesperarse. Bolivia, que aprovechó cada falta para hacer tiempo, se dedicó a cuidar el resultado".

A su vez, el medio Récord de México sostuvo que "Chile está hundido" y que "los chilenos son penúltimos de la tabla con 5 puntos en ya 8 partidos".

Por último, el diario Líbero de Perú sostuvo que "Chile encuentra el empate de manera insólita. Tras un error de Carlos Lampe, quien queda lesionado, apareció Eduardo Vargas para sin oposición marcar el empate. Esto generó una bronca entre jugadores de ambos equipos".

### La polémica reacción del Dibu Martínez que marcó la derrota de Argentina en Colombia

**El arquero** fue silbado durante todo el partido por la parcialidad de Barranquilla. Tras el pitazo final del árbitro chileno Piero Maza, el transandino descargó toda su furia en la transmisión oficial del duelo que cortó una racha de 12 partidos sin derrotas.



► La Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos emitió un duro comunicado dando a conocer los descargos tras el incidente con el arquero Emiliano Martínez.

#### Rodrigo Fuentealba

Emiliano Martínez, el estelar arquero de la selección de Argentina, tiene un carácter controvertido. Un burlón por antonomasia, que gusta de sacar a sus rivales y reírse de sus errores, muchas veces con groseros gestos.

Una actitud que le ha valido la reprobación de los propios rivales. Y, sobre todo, del público visitante cada vez que debe salir de su casa cuando defiende a la Albiceleste y al Aston Villa de Inglaterra.

Claro que ante los colombianos tiene un duelo especial. Recordada es su diatriba contra el zaguero cafetalero Yerry Mina, cuando le tapó un penal en la definición que puso a la Albiceleste en la final de la Copa América de Brasil 2021.

"Te estás riendo, pero estás nervioso. Estás

nervioso, eh. Estás nervioso. Mirá que está un poquito adelante la pelota. Sí, hacete el boludo. Ya te conozco a vos. Te gusta farandulear, estás nervioso, yo te conozco. Tirá que te la tapo, tirá que te como", dijo el transandino al gigante tricolor antes de atajar su disparo.

En ese aspecto, el duelo del martes por las Eliminatorias Sudamericanas entre ambas selecciones representaba una revancha especial para el portero, elegido como el mejor del mundo en el Balón de Oro, premiación que desató una serie de pifias en París, cuando se develó su nombre.

En Barranquilla, como ocurre en decenas de otros escenarios, fue abucheado y resistido continuamente por la parcialidad local. Situación que claramente encendió el ánimo del argentino.

#### Furiosa reacción

Tras el pitazo final del árbitro chileno Piero Maza, cuando ya se había consumado el triunfo 2-1 de Colombia sobre Argentina, varios campeones del mundo reclamaban al juez, mientras otros saludaban a sus pares después de la derrota.

Justo en ese se capturó un polémico momento. El arquero argentino, tras saludar amistosamente al delantero cafetalero Jhon Durán -su compañero en el Villa- reacciona de muy mala manera ante la aparición de una cámara de televisión que lo seguía tras el final del encuentro.

El golero fue silbado a lo largo del encuentro cada vez que tuvo contacto con el balón. De esa manera exteriorizó su enojo antela imagen que lo seguía, en un momento que no tardó en hacerse viral. El Dibu no dudó en sacarse de encima el lente y se abrió camino con una fuerte cachetada de su mano derecha. Tal fue la fuerza del golpe, que movió completamente el foco.

Un momento de furia del arquero transandino, quien lamentó sobre manera la caída ante el mismo al que habían ganado en la final de la Copa América de Estados Unidos, hace un par de meses.

El gol de Yerson Mosquera, quien convirtió con preciso cabezazo el 1-0, cortó la racha de Martínez, quien estuvo 324 minutos con la valla invicta con su selección nacional.

Encima, la Albiceleste cortó el invicto de 12 partidos que arrastraba el bicampeón de la Copa América y de la Copa del Mundo, tras los goles del mismo Mosquera y el penal convertido por James Rodríguez.

#### Reclamo a la FIFA

La Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos (ACORD) emitió un duro comunicado dando a conocer los descargos después del incidente protagonizado por el guardameta.

A través de un comunicado oficial, expresaron su descontento con el actuar del futbolista. "Rechazamos de manera contundente el acto de agresión por parte del arquero argentino Emiliano 'Dibu' Martínez hacia un camarógrafo, luego de finalizar el partido en el cual Colombia venció 2-1 a Argentina por las Eliminatorias en la ciudad de Barranquilla", se lee en la publicación.

El manotazo no solo lo consideraron como un acto de violencia, sino que también lo enmarcaron como un acto contrario a la libertad de expresión. "Pegar un manotazo para lanzar al césped los elementos al camarógrafo es un atentado a la libertad de expresión que nuestra agremiación no admite. Colombia es un país en el cual la libertad a informar se respeta", resaltaron.

Claro que no solo se quedaron ahí, pues luego exigieron medidas disciplinarias de alto nivel. "Solicitamos que la Federación Colombiana de Fútbol se pronuncie enérgicamente ante la CONMEBOL, AFA y FIFA". Y cierran apuntando: "Exigimos a FIFA que se genere una sanción ejemplar contra el señor Emiliano 'Dibu' Martínez, que no es ejemplo para las nuevas generaciones".



► El mediocampista Vicente Pizarro sufrió una fractura maxilar en el compromiso del martes y tuvo que ser operado este miércoles.

### Las cartas de Almirón para reemplazar a Vicente Pizarro en el mediocampo de Colo Colo

El volante albo se lesionó en el partido entre la elección y Bolivia. El técnico argentino dispone de varias opciones para sustituirlo.

#### Christian González

El papelón de la Roja ante Bolivia deja heridas en Colo Colo. Los albos pierden una pieza clave: Vicente Pizarro sufrió una fractura maxilar en el compromiso de este martes y tuvo que ser operado. Lo más doloroso para los albos es que el volante, quien venía transformándose en una pieza clave para Jorge Almirón, se perderá el encuentro ante River Plate, por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El volante estará seis semanas fuera de las canchas. Este miércoles pasó por el pabellón.

El mediocampista recibió un codazo de Carmelo Algarañaz, cerca del final del partido. El árbitro paraguayo Juan Benítez no cobró infracción. Pizarro terminó el partido con una evidente molestia. De hecho, varias veces se llevó las manos al rostro, una muestra evidente del dolor que estaba sintiendo. Pizarro era una de las opciones que Gareca manejaba para un posible equipo titular ante la Verde. Finalmente, ingresó en los 35, con el partido en 0-1. Su ingreso significó una decisión polémica: la salida de Ben Brereton. El Tigre sacó al jugador de la Premier League. El cambio de planes, en todo caso, tampoco resultó. De hecho, sobre el final, Gareca volvió a incluir a un atacante, Gonzalo Tapia, en un desesperado intento por revertir la suerte de su escuadra. Ya no había vuelta.

#### Inquietud y variantes

En Macul, el partido de la Roja era seguido con preocupación. Por el resultado y más aún por la baja de Pizarro, quien, sin ir más lejos, había anotado el gol de la victoria en el partido de ida de la serie ante Junior y había sido clave para mantener la ventaja en el de vuelta, jugado en Barranquilla. "Es lamentable lo que le pasó al 'Vicho', es una pena, ya que tenemos partidos importantes y decirle que tiene todo el apoyo de nosotros y que la recuperación sea rápida. Él sabe que lo queremos mucho", declaró, por ejemplo, Maximiliano Falcón. Al Cacique no lo consuela siquiera el bono que recibirá de la FIFA a modo de compensación por la lesión del volante.

Jorge Almirón tendrá, necesariamente, que alterar sus planes. Afortunadamente, el técnico albo dispone de múltiples opciones para llenar adecuadamente el puesto. En principio, se da por descontado que el capitán Esteban Pavez se mantendrá como titular. Después, como alternativas, la más connotada es la de Arturo Vidal, quien completó el plan de recuperación relativo a su última dolencia física, que se le produjo en el Superclásico ante la U, en el Nacional. El Rey se preparó especialmente para llegar a tope al desafío frente al equipo de Marcelo Gallardo. El partido más importante del año para los albos.

Otra opción que cobra vigencia es la de Leonardo Gil. El Colo pasó de ser un jugador clave para el ordenamiento albo a un elemento resistido por sus fanáticos. Medió, eso sí, un cambio posicional que termina afectándole. Gustavo Quinteros lo adelantó en el campo de juego. Almirón también lo ha ocupado como un eventual enlace y hasta cargado hacia un costado. En ambas funciones, Gil se siente incómodo.

Entre los volantes nominales del plantel albo también aparecen Gonzalo Castellani y Lucas Soto. El primero ha ido ganando continuidad, porque se trata de una pieza confiable para el técnico. El segundo, por la necesidad de sumar minutos Sub 21 en el plano local.

El abanico para los albos es incluso más amplio si se considera la posibilidad de utilizar a Carlos Palacios como un eventual mediocampista de enlace o incluso en la eventualidad de que sea delantero. En ese caso, el reemplazo de Pizarro dependerá de la figura táctica que emplee Almirón y del foco que determine a la hora de neutralizar al equipo Millonario y de sacarle provecho a sus debilidades. También puede haber variaciones dependiendo del sistema defensivo por el que opte el estratega. En esa zona, por cierto, hay buenas noticias para el Cacique: está recuperado Alan Saldivia.

### Chile sufre dura derrota contra Estados Unidos en la Copa Davis

Christian Garin y Alejandro Tabilo cayeron en los duelos individuales contra los norteamericanos Reilly Opelka y Brandon Nakashima. Ahora el conjunto nacional deberá prepararse para enfrentar a Alemania.

#### Pablo Retamal V.

Durante la madrugada de este miércoles se desarrolló el primer cruce de la fase de grupos de la Copa Davis, donde Chile se midió contra Estados Unidos. Los norteamericanos se quedaron con la llave después de imponerse en las dos series individuales.

En el primer turno, Christian Garin (116°) se midió contra Reilly Opelka (309°), quien terminó venciendo al representante nacional por 6-3, 4-6 y 7-6(3).

El primer ser inició complejo para el representante chileno, pues sufrió de entrada un quiebre en su servicio que lo dejó abajo en el marcador.

Con el correr de los juegos y pese a buscar un momento para recuperarlo, el norteamericano le cerró todas las puertas y ni siquiera le entregó chances de quiebre.

Ya en el cierre, una nueva pérdida del servicio le permitió a Opelka cerrar el primer parcial por un claro 6-3.

En la segunda manga resurgió la esperanza nacional, pues ahora Garin fue el que dio el primer golpe y se adelantó en el set. El estadounidense intentó recuperarlo en el décimo juego, pero ya era tarde, pues el chileno aprovechó la confianza para igualar el partido por 6-4.

En el tercer set, el único susto se lo llevó Opelka en el séptimo game, pero alcanzó a salvar el punto de quiebre. Así, con todo parejo, debieron irse al tie break, instancia en la que el norteamericano fue más efectivo, cerrando el partido por 7-6 (3). A su vez, Alejandro Tabilo (22°) perdió en tres sets contra Brandon Nakashima (40°) por 7-6(5), 2-6 y 7-6(3).

En la manga inicial, la primera raqueta nacional debió salvar tres puntos de quiebre en el tercer juego y buscó cerrar otros dos a su favor en el octavo sin éxito. Así, en el tie break acabó 7-5 abajo.

En el segundo parcial, Tabilo pudo aprovechar sus chances. Concretó quiebres en el primer y quinto game y estuvo a punto de hacer lo mismo en el séptimo para cerrar la manga, aunque en este caso sin éxito. De todas formas, con su servicio, logró igualar el partido al llevarse el set por 6-2.

Ya en el tercero, el duelo se extendió hasta el desempate, siendo Nakashima el más efectivo, cediendo uno contra los tres servicios que entregó Tabilo para imponerse por 7-6(3).

A su vez, en el dobles, la pareja integrada por Tomás Barrios y Matías Soto terminó cayendo en tres sets de 4-6, 6-4 y 7-6(3) contra Austin Krajicek y Rajeev Ram, sentenciando un claro 3-0 en la serie.

De esta forma, el conjunto capitaneado por Nicolás Massú deberá prepararse para enfrentarse contra Alemania y Eslovaquia en esta serie de grupos que se realiza en China.

Chile competirá contra los germanos este jueves 12 de septiembre desde las 00.00 horas, mientras que la llave contra los eslovacos será el domingo 15 desde en el mismo horario.



► Chile competirá contra los Alemania este jueves desde las 00.00 horas, mientras que la llave ante Eslovaquia será el domingo 15 desde en el mismo horario. \*